# Lomercio

DIRECTOR PERIODÍSTICO: JUAN AURELIO ARÉVALO MIRÓ QUESADA

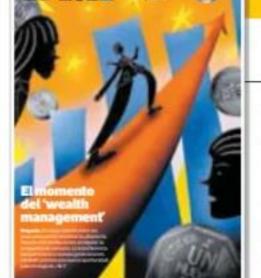

Díal -PÁGINAS6-7-

El mercado de servicios para la gestión patrimonial alcanza los US\$16.000 mlls. en el Perú

LAREGIÓN CRECE-PÁGINAS-Sudamérica representa el 5% del total de centros de datos en todo el mundo



# Acceso gratuito al hipódromo

El hipódromo de Monterrico dará acceso libre hoy al público al Clásico Independencia. El evento forma parte de la agenda por Fiestas Patrias. El ingreso será por la puerta 5 desde el mediodía.



Entre la Misa y Te Deum, y el cierre de la alocución de la mandataria transcurrieron más de ocho horas: una de las jornadas protocolares de 28 de julio más largas de la historia reciente.

# Mundo -PÁGINAS18-19-

# Oposición en Venezuela denuncia fraude electoral: "Ganamos y todo el mundo lo sabe"

Firme, María Corina Machado, líder opositora, declaró que el ganador de la votación fue Edmundo González. "Esto ha sido algo abrumador", expresó.

Reacción. El CNE de Venezuela comunicó la victoria de Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos. La cancillería peruana llama a consulta al embajador en ese país.



Cientos de venezolanos protestaron con llantos en la puerta de la Embajada de Venezuela en Lima.







# Cinco horas de recuento

encionábamos ayer en estas páginas que nadie que hayaestadosiguiendo la trayectoria del gobierno y las dotes de elocuencia de la presidenta Dina Boluarte podía estar demasiado entusias mado con el mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Aún así, la presentación de la mandataria ayer en el hemiciclo del Congreso fue peor de lo anticipado.

Su ponencia fue todavía más extensa que la del año pasado. Esta vez se tomó cinco horas en leer su discurso. Un exceso por donde se le mire. Lo único que podía garantizar tal extensión era que los pocos anuncios relevantes que contenía quedaran sepultados en un océano de cifras y lugares comunes que no deberían pasar de ser un anexo estadístico. La presidenta, por supuesto, debe saber que una presentación de esta natura-leza no puede suplir el silencio que le ha concedido a la prensa en los últimos meses.

Como se especulaba, el anuncio de un proyecto de ley para crear un ministeriode infraestructura que ma-

nejará un presupuesto aproximado de S/17.000 millones fue probablemente lo más notorio del discurso. En
principio, no es una mala idea—otros países lo tienen—,
pero nada garantiza por ahora que esta nueva entidad
no repita los mismos problemas que han tenido otras
—como los ministerios de Transportes y Comunicaciones, o Vivienda, Construcción y Saneamiento— para
avanzar en las obras pendientes. Aquí no hay mayores
novedades ni motivos para el optimismo. El riesgo, por
supuesto, es que la burocracia más bien se incremente
con un pliego más, la corrupción encuentre un nuevo
nido (sería el ministerio con el mayor presupuesto de
inversión) y los resultados sean los mismos o peores.

La grande uda fue la política de seguridad ciudadana. Este era el tema más esperado, y más allá de algunas cifras controversiales no se escucharon planes concretos.

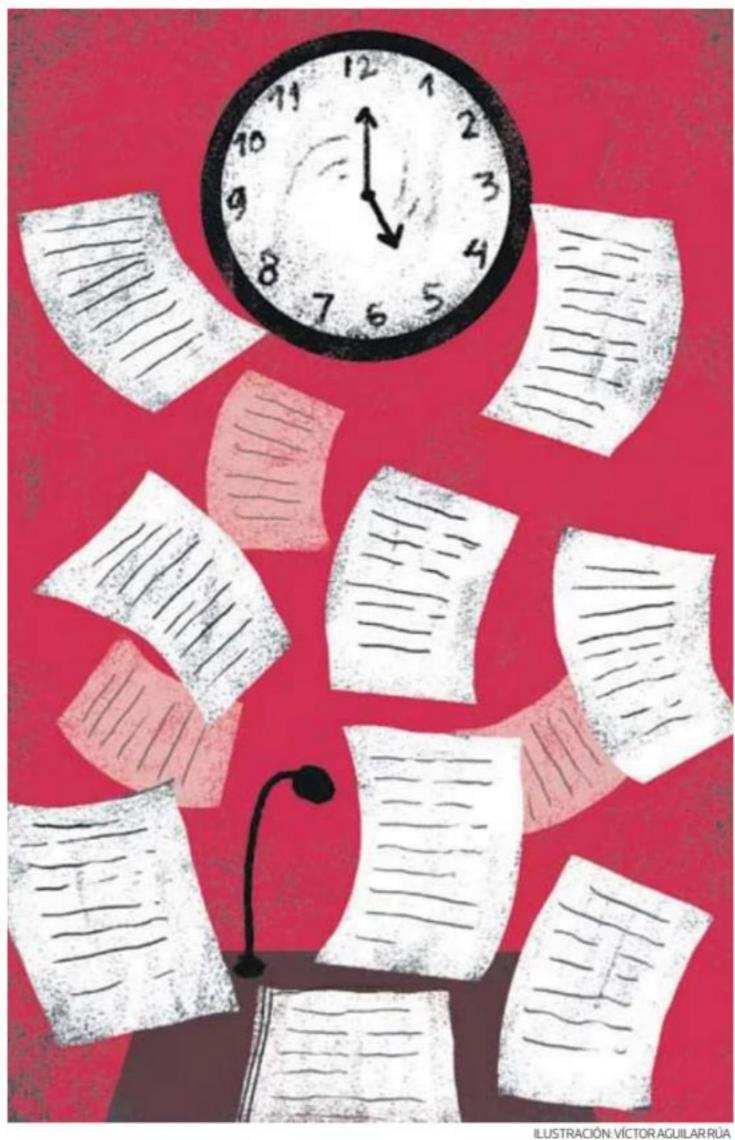

ILUSTRACION: VICTOR AGUILA

Lapresidenta

entregó un mensaje largo, sin autocríticas y, en general, aún peor de lo anticipado.

Boluartemencionó, por ejemplo, que elañopasadose desarticularon "más de 11.600 bandas criminales y 180 organizaciones criminales", estadísticas que exceden por lejos cualquier registro de detenidos o de población penitenciaria. Las alusiones a los programas Amanecer Seguro y Retorno Seguropalidecen frente a la gravedad del problema. Respecto del avance de las economías criminales, principalmente la minería ilegal, se omitieron lasreferenciasalasfacilidadesqueha dadoelCongreso, conelapoyotácito del Ejecutivo, para que sigan operando. De hecho, en cincohoras no hubo espacio para críticas al Legislativo, a pesar de la agenda interesada y destructiva que vienen persiguiendo los parlamentarios.

Indiferente a los escándalos de corrupción que vienen persiguiendo su gestión—y a ella misma—, Boluarte se mantuvo en el libreto de víctima en este aspecto. Particularmente llamativa fue la crítica de la presidenta al gobierno del golpista Pedro Castillo que ella integró. La mandataria que fue ministra del hoy preso expresidente no tuvo ninguna autocrítica de los daños que dicha gestión le hizo al país y

habló como si no hubiera sido parte activa de dicho gobierno. Y como para reforzar gráficamente el mensaje de que no existen mayores lecciones o arrepentimientos de suparte, ahí estaba en cámaras, en palco privilegiado del hemiciclo, la imagen del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien encabeza más de una investigación de la fiscalía por corrupción.

El año pasado se podía conceder a la presidenta Boluarte algún margen adicional de tolerancia por un discurso de Fiestas Patrias mal estructurado y casi pensado—por su extensión y contenido—para que no sea escuchado. Llevaba menos de un año en el cargo, con dos primeros meses sumamente convulsos. Este año notiene ninguna disculpa. Pasará a la historia nacional, más bien, como un ejemplo para digmático de lo que puede ser hablar mucho para decir realmente muy poco. —

# Extitulares de PCM advierten riesgo de corrupción en nuevo ministerio



PROYECTO. La presidenta Dina Boluarte plante ó la creación de la cartera de infraestructura. En su mensaje a la nación, también adelantó una iniciativa para fusionar "dos pares de ministerios", aunque no precisó cuáles. Además, indicó que el portafolio del Interior será renombrado.

En su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto de ley para la creación del ministerio de infraestructura, un nuevo sector que agruparía a entidades, programas y proyectos vinculados a la ejecución de obras. Asimismo, adelantó iniciativas para la fusión de carteras—sin precisar cuáles—y el renombramiento del portafolio del Interior (Mininter).

Según dijo al presentarse ayer ante el Congreso, se trata de un plan de "reordenamiento y modernización de los ministerios". Esto para que "cada sector fortalezca sus funciones principales, especialmente las de rectoría sectorial, normativa, de promoción, desupervisión y fiscalización, desprendiéndose de las actividades relacionadas con la ejecución de infraestructura".

"Esta medida busca unificar en una sola entidad la realización de estudios y la ejecución de infraestructura que realice el gobierno nacional", explicó.

Detalló que el ministerio de infraestructura – pidió al Legislativo que el proyecto se atienda con urgencia – funcionarásobre la base de los actuales programas y entidades públicas que ejecutan inversiones a escala nacional. Y precisó que su rol sería "planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la infraestructura a escala nacional, con la finalidad de brindar infraestructura para el soporte de los servicios públicos para la población". Esto bajo un "mejor control de los procesos, mayor transparencia" y eficiencia.

Elex primer ministro Juan Jiménez Mayor consideró que se debe estar alerta para que la nueva cartera de infraestructura tenga políticas anticorrupción fuertes, ya que manejarán un amplio presupuesto. "Si centralizamos el poder, también centralizamos la corrupción. Ese es un factor a tener en cuenta al establecer los lineamientos del nuevo ministerio", manifestó a El Comercio.

Ana Jara, también extitular de la PCM, refirió que la propuesta es "inoportuna", ya que no ataca el problema de fondo en la ejecución del presupuesto público: la corrupción. "Ese es el cuello de botella de por qué no se ejecutan las grandes obras o no se llegan a culminar y apelan a las adendas [...] Ahí es donde se da la corrupción, con los grandes desembolsos de dinero",



 $La presidenta \, Dina \, Boluarte \, explicó \, durante \, su \, mensaje \, que \, las \, medidas \, en \, torno \, a \, los \, ministerios \, obedecen \, a \, un \, plan \, de \, "reordenamiento \, y \, modernización".$ 

# ABSORCIÓN

el anunciado ministerio de infraestructura "absorberá a las entidades tales como Autoridad Nacional de Infraestructura, el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión", así como a programas y proyectos adscritos a ministerios.

Entre estos últimos están Provías Nacional (MTC), Agrorural (Midagri), Foncodes (Midis), Pronis (Minsa), Legado (PCM) y otros.

— Se estima que el nuevo sector podría manejar un presupuesto superior a los S/17.000 millones. apuntó.

Óscar Valdés, exjefedel Gabinete Ministerial, indicó que tener un ministerio de obras públicas funcionó cuando el Perú tenía un estado más pequeño, pero hoy "no aplica". "Al tener un ministerio que maneje todos los proyectos, van a ser un elemento que no estará ajeno a la corrupción. Estamos contaminados de corrupción. Desde ese punto de vista, tampoco va a ser positivo", alertó.

# -Más cambios-

La presidenta también anunció que "su gobierno tiene prevista la fusión de dos pares de ministerios", para lo que presentará otros proyectos de ley. Ello "con miras a potenciar la eficiencia administrativa y el uso óptimo de los recursos públicos".

Boluarte no precisó cuáles serán los sectores a fusionar. Sin embargo, fuentes de **El Comercio** indicaron que dos de estos serían el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

"Nuestra meta es modernizar el aparato público para hacerlo más eficiente, evitando duplicidades y mayores costos administrativos", refirió, y aseguró que esto no implica que trabajadores del Estado pierdan sus puestos.

Entanto, presentó otro proyecto de ley para renombrar el Ministerio del Interior como "ministerio de seguridad pública", y también pidió que sea tramitado con urgencia.

En la lectura de Jiménez, la propuesta de renombrar el Mininter es solo una "cirugía estética". "Las leyes no cambian realidades si no existe liderazgo y políticas que sean apoyadas desde el alto gobierno. Un cambio de nombre sin sustancia solo generará costo al Estado, por el cambio del membrete y los letreros, que se harán en todo el país", dijo.

"Si esa fuera la fórmula mágica, mañana acabaría la delincuencia. Si esa fue la propuesta del ministro del Interior, es puro maquillaje, nada va a cambiar", expresó por su parte Jara.

En la misma línea, Valdés dijo que el cambio el nombre del Mininter, del que él también fue titular, es una medida "totalmente intrascendente". "El Mininter no solo tiene la seguridad ciudadana, tiene la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico, la minería ilegal, otras amenazas", concluyó.



"Se busca unificar en una sola entidad la realización de estudios y la ejecución de infraestructura que realice el gobierno nacional".



"Nuestra meta es modernizar el aparato público para hacerlo más eficiente, evitando duplicidades y mayores costos administrativos".

> Dina Boluarte Presidenta de la República



# Dina Boluarte ofrece el discurso más largo del siglo XXI y sin autocrítica

En su mensaje a la nación de cinco horas, la presidenta dijo que se está "dejando atrás la inestabilidad política que tuvo un costo real sobre nuestra economía". No realizó mea culpa por el llamado Caso Rolex.



SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ

A un año y siete meses desde que se inició su gobierno, la presidenta Dina Boluarte rindió, por segunda vez, cuentas al país ante el Congreso de la República. Su mensaje a la nación no será recordado por ofrecer promesas viables o por el reconocimiento de errores, sino por brindar un mar de cifras y por su duración: cinco horas. Esto generó que, en el pleno, al bordear la tercera hora, solo estuvieran presentes 25 parlamentarios.

Durante el mensaje, algunos de los asistentes bostezaban e incluso se quedaban dormidos. El discurso de 79 páginas es el más extenso dado por un jefe de Estado por Fiestas Patrias en el siglo XXI.

El récordya lo tenía la misma Boluarte con sumensaje a la nación del 2023, que tuvo 74 páginas y duró tres horas y siete minutos. "De lo que recuerdo y he estudiado, es uno de los mensajes ala nación más largos y con diferencia. Solo se puede comparar con los discursos de Fidel Castro [fallecido dictador de Cuba]. Este discurso es una falta de tactoy de consideración con la población y el propio Congreso", refirió el historiador Héctor López Martínez.

En una de las graderías del hemiciclo estuvo Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria investigado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias por presuntamente ser el cabecilla de la supuesta red delictiva Los Waykis en la Sombra. Esta es acusada de instrumentalizar a los prefectos y subprefectos de distintas regiones del país para la formación del partido Ciudadanos por el Perú, entre otras imputaciones.

Minutos después de que la presidenta iniciara su discurso, congresistas de bancadas de izquierda y centro decidieron retirarse de la sesión.

# MÁSDATOS

Dina Boluarte dijo que el gobierno de Pedro Castillo es el responsable de "la mayor fuga de capitales de los último 50 años".

Lapresidenta exhortó al Congreso
a aprobar el
proyecto de ley
"para declarar
imprescriptibles
los delitos de
violación cometidos por docentes en agravio
de estudiantes".



El Consejo de Ministros que acompañó ayer a Boluarte aprobó el mensaje el último viernes.



# -Un nuevo ministerio yfusiones-

El principal anuncio hecho por Boluarte, en su mensaje a la nación, fue la creación del ministerio de infraestructura para "unificar en una sola entidad la realización de estudios y la ejecución" de las grandes obras que ejecute el gobierno nacional. También adelantó que su administración "tiene prevista la fusión de dos pares de ministerios". Para ello, presentará los proyectos de ley correspondientes"dentro de los próximos 30 días".

Boluarte, además, anunció que el Ministerio del Interior pasaría a llamarse Ministerio de Seguridad Pública, cambio que deberá ser aprobado por el Parlamento.

Durante su discurso, la mandataria remarcó que el Perú, en los últimos años, ha sido afectado por la pandemia de COVID-19, la "migración masiva de extranjeros" y el crimen organizado transnacional y la criminalidad urbana". En ese sentido, prometió una "lucha más firmey decidida" en contra de estos dos males.

La jefa del Estado informó que, este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá 5.992 nuevos inte-

# 7.000 mlls.

de dólares de inversión en infraestructura logró el gobierno en el último año y siete meses, según la presidenta Boluarte.

# **ANUNCIÓ PROYECTO**

# Busca regular minería artesanal

La presidenta Dina Boluarte anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal, "el mismo que será socializado".

En el programa "Tenemos que hablar", de El Comercio, el ministro de Energíay Minas, Rómulo Mucho, indicó que, con la referida iniciativa, "ya no habría" el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

"[Este sistema] ha sido distorsionado, ha causado muchos problemas, hay pequeños mineros artesanales formalizados que están trabajandobien, queremos que elEstado abra el campo [...]. Nosotros en este provecto no anunciamos formalización, sino reordenamiento", acotó.

Boluarte también indicó que el proyecto minero Tía María, en Arequipa, "no es impuesto", y consideró que esa narrativa "es enarbolada por reducidos sectores ideologizados". Cuando ella fue candidata a la vicepresidencia de la República firmó un compromiso en contra de este.

grantes, producto de una política de "egreso extraordinario" de las escuelas de formación.

Apesar de estos anuncios para contrarrestar el crimen organizado, Boluarte Zegarra aún no establece la postura que tendrá su gobierno sobre una norma aprobada en el Congreso que cambia la definición de este delito y que, de acuerdo con el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, puede afectar a más de un centenar de investigaciones contra redes criminales.

En el tramo final de su discurso, la presidenta Boluarte dijo que, en su mandato, se está "dejando atrás la inestabilidad política que tuvo un costo real sobre nuestraeconomíay, enparticular, sobre los más pobres".

Subrayó que la relación de su gobierno con el Congreso es de "respeto y colaboración".

A pesar de la extensión de su mensaje a la nación, la presidenta Boluarte no efectuó ninguna autocrítica a su gobierno. Por ejemplo, por el incremento de la pobreza en el país o el alto índice de la inseguridad.

La presidenta, además, no hizo un mea culpa por haber recibido relojes Rolex y otras costosas joyas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Por este hecho, la jefa del Estado afronta dos investigaciones preliminares en la Fiscalía dela Nación: una por cohecho pasivo impropio y la otra por enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.

# **LECTURAS**

MABELHUERTAS Analista política y socia de la



Habló de un país que el resto no vivimos

l mensaje fue "insufrible"y "agotador", opinó Huertas. "En la mitad ha explicado cómo operael Estado y ella se ha atribuido los logros de la operación del día a día del Estado. Hay mucho 'fact checking' por hacer respecto a los logros de este año", subrayó.

En su lectura, el anuncio principal es la creación del ministerio de infraestructura, "que supuestamente busca centralizar las funciones de las unidades ejecutoras enunasolacartera". No obstante, a su criterio, ello "no garantiza nada con respecto a la calidad de servicio y ejecución". "Quedan muchas dudas por la alta corrupción que se vive en el país. Creo que sería trasladar el problema de un lugar a otro", advirtió.

Respecto del cambio de nombre del Mininter, consideró que "es humo, no es que haya anunciado una reforma en la policía o algún cambio estructural".

Sobre los supuestos logros en materia de seguridad ciudadana y economía anunciados por Boluarte, Huertas dijo: "Inició su discurso hablando de un país que elrestodeciudadanos no vivimos, eso está bastante alejado de la realidad [...]. En casos ha informado minucias y no cambios estructurales y de mejoras para el país".

Resaltó como ausencias la falta de autocrítica sobre el Caso Rolex y el presunto desbalance patrimonial de la mandataria. "Sigue arrastrando la investigación por las muertes en las protestas. Se hizo mucho escándalo sobre la Corte IDH y tampoco se habló de eso. Tampoco se hizo mención de las reformas políticas", agregó.

En cuanto al hermano de la jefa del Estado, refirió que "la presencia de Nicanor Boluarte sigue significando que la presidenta tiene un círculo de confianza muy cerrado y que su hermano sigue siendo parte de él".\_\_\_\_

### ENRIQUEGHERSI Abogado constitucionalista y



El principal mensaje es la presencia de su hermano

ara Ghersi, el mensaje presidencial fue "superficial, vanoy una repetición de lo que to dos ya sabemos". Consideró que se hizo un listado "de buenas intenciones", pero que nada garantiza que se vayan a cumplir.

"Hasidoinnecesariamentelargo. Es una lista de lavandería, en la que ha tratado ir sector por sector. Fue un discurso soso, aburrido y tedioso. Parece que fue a leer la guía telefónica", subrayó y sostuvo que quedó "en evidencia" que Boluarte estaba leyendo "un discurso que no había escrito".

Entre los anuncios, destacó la propuesta del ministerio de infraestructurayelcambiodenombre del Ministerio del Interior. Sin embargo, opinó que "el Perú no necesitamás ministerios" y que, si se crea una nueva cartera, "habrá que vigilar que no se convierta en un nuevo vehículo para llevar a cabo acciones ilegales".

Respecto al cambio de nombre del Mininter, refirió que "la seguridad no depende del nombre que le pongan, depende de acciones concretas que no hemos escuchado ninguna".

Consideró que el "principal mensaje no es el que ha leído" la presidenta, sino la presencia de su hermano Nicanor Boluarte en uno de los palcos. "No solo es un personaje controversial, sino que es investigado por la justicia. Su sola presencia es un desafío a la fiscalía y el Poder Judicial, como a todos los actores políticos", dijo.

Cuestionó que Boluarte no dijera "ninguna palabra sobre los Rolex" y no "ofreciera disculpas por la violencia en el país y los errores que cometió".

"Al mensaje le faltó fuerza y energía. Evidenció su falta de capacidad de liderazgo, por tanto, los ciudadanos no pueden quedarse tranquilos después de escuchar el mensaje", añadió.

### **GONZALO BANDA** Analista político



Notiene claro qué legado quiere dejar

e trató de un mensaje "extremadamente largo" para "no decir nada significativo", consideró Banda. "Es el mensaje más largo de los últimos 20 años, pero al mismo tiempo ha oscilado en la repetición de su mensaje del año pasado, cambiando algunas cifras", aseveró.

Opinó que los principales anuncios son la propuesta del ministerio de infraestructura y el cambio de nombre del Mininter, pero apuntó: "Es ingenuo pensar que los problemas que existen en el Ministerio del Interior se van a solucionar con un cambio de nombre".

"El mensaje político es que ella va a gobernar hasta el 2026 y si es que algo sucede no va ser porque ella no puso todo su empeño, que gobernará a cualquier costo", dijo.

Según manifestó, faltó la "autocrítica" sobre los casos Rolex y Los Waykis en la Sombra. Este

último implica a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. "Cualquier consultor político en una democracia recomendaría que ese personaje no aparezca en las ceremonias del Estado. Se siente tan segura en el poder que no le importa", expresó.

Calificó de irónico y cínico que Boluarte hablara de la minería ilegal teniendo a su lado a Eduardo Salhuana, el nuevo presidente del Congreso cuestionado por presuntos nexos con ese flagelo.

"Noparecía un mensaje a la nación, parecía un mensaje dirigido a los actores políticos, en el que les dio a entender que el precio de deshacerse de ella es muy caro [...]. Tampocoseñalócómo quiere dejar el país el 2026, cuál es su visión. No ha comunicado bien eso porque no tiene claro qué legado quiere dejar", sentenció y agregó que es evidente que Boluarte leyó un mensaje basado en reportes de los ministerios.

# Arzobispo pide que se promueva un real Estado democrático

Monseñor Castillo dice que próximas elecciones son una oportunidad para buscar el bien común.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, llamó a forjar un Perú verdaderamente democrático que combata la corrupción ypromueva el bien común, durante su homilía en la tradicional Misa y Te Deum por Fiestas Patrias.

"Es urgente fortalecer y forjar un Estado verdadera y ampliamente democrático, que promueva el bien común y combata la evasión tributaria y la desactivación y el mal uso de las instituciones [...] Quien usa y corroe el Estado, dando prioridad a sus intereses, vive

en la deslealtad institucional", indicó el representante del clero.

Castillo enfatizó que Jesús busca inspirar con sus enseñanzas y no pretende hacer un país, gobierno o partido católicos. "Jesús es muy claro, reconocido como profeta, no usurpa el espacio político", remarcó.

El arzobispo expresó que espera que las elecciones generales del 2026 sean una gran oportunidad para que todos los sectores sean efectivamente representados por el bien común.

En ese sentido, afirmó que se suele creer que con altas cifras de producción se eliminará el hambre, pero que el país, pese a sus megaproyectos de inversión, tiene enormes necesidades.

"Un 43% de los niños padece

### **ELDATO**

Castillo leyó las palabras del papa Francisco, quien en una carta el sábado envió votos para que el Perú encuentre un diálogo nacional "que contribuya alareconciliación y a la construcción de una sociedadmás unida, próspera y fraterna".

anemia, el 51% sufre amenaza de hambre o ya la padece; hay 10 millones de peruanos pobres sin agua ni desagüe y el 60% de pequeños negocios sufre extorsión", precisó Castillo.

-Grave problema espiritual-El arzobispo de Lima destacó ante las autoridades presentes que, además de problemas materiales, en nuestro país existen graves problemas espirituales, como la indi- cada uno de nuestros pueblos". \_\_\_\_

ferencia, la insensibilidad y la frivolidad.

Castillo enfatizó que muchos peruanos "solemos creernos lo que no somos y nos disfrazamos", ya que hemos sido forjados en una mentalidad "superficial de títulos, vestidos, honores, color de la piel, apellidos, apariencias, prejuicios y muchasotras cosas más, que no permiten reconocervivamente el valor extraordinariodecadapersonayde

Monseñor Castillo sostuvo que el Perú padece graves problemas como la indiferencia, la insensibilidad y la frivolidad.







# Promesas, imprecisiones y algunas mentiras

Ausencias. La economía tuvo una importante presencia en el discurso de la presidenta Boluarte, pero hubo evidentes vacíos en temas urgentes como la seguridad ciudadana.



"En julio del año pasado, nos propusimos incrementar nuestra lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hoy quiero anunciar que lo hemos cumplido".

"En mayo del 2024, el empleo formal total a nivel nacional aumentó 2,1%, con lo cual se añadieron 121.000 puestos de trabajo respecto a mayo del 2023". "Durante el último trimestre del año en curso, la población ocupada de Lima Metropolitana se incrementó en 4,7% en relación a similar trimestre del 2023, lo que equivale a 245.000 personas". "Hemos puesto en funcionamiento 292 centros de salud mental comunitaria, con más de 7.000 profesionales brindando atención integral y especializada a nuestra población".

"Devida indica que durante dicho período [el 2023] la superficie cultivada de hoja de coca se redujo en 2.224 hectáreas, un quiebre en el crecimiento constante registrado los últimos siete años".

# FALSO

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2023 la tasa de pobreza en el Perú se incrementó a 29%, lo cual significó un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales respecto del 2022, cuando llegó a 27,5%.

Así, la pobreza alcanzó a 9'780.000 personas, 596.000 más que el período anterior.

Encuatro aregiones, lapobreza fue superior al 40%. Estas son Cajamarca (44,5%), Loreto (43,5%), Pasco (41,7%) y Puno (41,6%).

Por otro lado, el año pasa-

En las regiones Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno, el nivel de pobreza fue superior al 40%.

do la población en extrema pobreza fue de 1'922.000 (5,7%), 249.000 ciudadanos más que el 2022.

Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), la pobreza en el país se encuentra en niveles muy cercanos a los alcanzados durante la pandemia del 2020 (30,1%)". Esto "implica un retroceso a niveles que no se registraban desde el 2010".

# VERDADERO

En una nota oficial sobre la actividad económica publicada la semana pasada, el Banco Central de Reserva del Perú informó que en mayo el empleo formal total en todo el paíscreció 2,1%, en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el sector privado, el incremento fue de 1,8% y en el público 3%. De ese modo, se crearon 121.000 nuevos puestos de trabajo respecto de mayo del 2023.

El incremento de empleo en Lima fue superior al registrado en el interior del país.

Por otro lado, el empleo formal aumentó 1,3% en el período acumulado de enero a mayo de este año.

"Por ámbito geográfico, el incremento en Lima fue mayor al de las otras regiones del país", precisa el documento del Banco Central.

Finalmente, la institución detalló que el ingreso promedio formal en mayo último aumentó 7,9%, alcanzando los S/3.027. En el caso específico del sector privado, este creció 8%.

# **IMPRECISO**

Esteaño, la población económicamente activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana creció 4,7% en el trimestre abril-mayo-junio. Es decir, se crearon 246.000 nuevos puestos de trabajo respecto del mismo período del 2023.

Además, la PEA aumentó en 12% respecto al período previo a la pandemia; o sea, 622.000 personas ingresaron al mercado laboral.

Sin embargo, el subempleo

La PEA adecuadamente empleada no ha crecido respecto del período previo a la pandemia.

aún tiene un componente significativo en el empleo en la capital.

La PEA ocupada subempleada es 32% mayor a la cifra observada el mismo trimestre del 2019 (antes de la pandemia). Así, hay 563.700 más puestos de subempleo. En tanto, la PEA adecuadamente empleada no ha crecido respecto al período previo a la pandemia, y se mantiene en 3'151.000 personas.

El 52,6% de la PEA en la capital lo forman los hombres y el 47,4% las mujeres. —

# FALSO

En el Perú, los centros de salud mental comunitaria (CSMC), que ofrecen atención ambulatoria y servicios de prevención y control de la salud mental, empezaron a implementarse hace casi una década, en el año 2015.

Actualmente, en el país hay habilitados 307 de estos establecimientos. En su mensaje a la nación, la jefa del Estado aseguró que su administración puso en funcionamiento 292 CSMC.

Los CSMC empezaron a implementarse en el Perú hace casi una década, en el 2015.

No obstante, en el año 2020–antes inclusode que Pedro Castillo, del que Boluarte fue ministra y vice presidenta, llegara al poder– ya existían 154 locales.

En otras palabras, no es ciertoque el gobierno de Dina Boluarte haya implementado cerca de 300 centros de salud mental comunitaria.

Solo entre enero y junio, más de 900.000 ciudadanos recibieron algún tipo de atención por casos de salud mental, según el Minsa.

# VERDADERO

Segúnelinforme "Monitoreo de cultivos de coca 2023",
publicado por la Comisión
Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida)
en junio último, en el 2022 se
registraron en el país 95.008
hectáreas de cultivo de hoja de
coca, mientras que en el 2023
la cifra descendió a 92.784
hectáreas; es decir, 2.224 menos que en el período anterior.
Esto representa una disminución de 2,3%.

En 11 de las 21 zonas monitoreadas, las hectáreas de hoja de coca aumentaron.

Desde el 2016 hasta el 2022 se había observado un crecimiento sostenido de superficie cultivada.

Por otro lado, en el informe de Devida se detalla que en 11 de las 21 zonas monitoreadas el año pasado las hectáreas (ha) cultivadas de hoja de coca aumentaron respecto del período anterior, en tanto que en 10 disminuyeron.

El mayor incrementos e registró en el Huallaga: de 2.683 ha en el 2022 a 3.951 ha el año pasado, lo cual representa un crecimiento de 47,3%.

# Se estima que el nuevo ministerio de infraestructura tendrá presupuesto de S/17.000 millones

Esta cartera, presentada por la presidenta Boluarte, fusionaría 17 entidades adscritas a diferentes ministerios, así como proyectos, programas y fondos. Para especialistas, esto implica riesgos y oportunidades.





JORGE FALEN

Durante el mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte anunció oficialmente la creación del ministerio de infraestructura, una nueva cartera que fusionaría y absorbería a 17 entidades, proyectos, programas y fondos que hoy están adscritos a diferentes sectores, como Provías Nacional, Pro Inversión y Agrorural.

"Este ministerio absorberá entidades tales como Autoridad Nacional de Infraestructura, el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión, así como los programas y proyectos adscritos a los ministerios que en la actualidad vienen desarrollando dichas actividades", sostuvo la mandataria.

Ella explicó que la creación de la nueva cartera permitiría, como entidad encargada, planificar, coordinar, formular, ejecutary supervisar la infraestructura a escala nacional. "Un mejor control de los procesos, mayor transparencia y, en general, eficacia en su cumplimiento", afirmó que generará el ministerio.

Esta medida se adoptaría sin generar gasto adicional al Tesoro Público, dado que se solventa con el presupuesto ordinario de cada entidad, y se desarrollará en el marco de un proceso de racionalización técnico.

De acuerdo a una revisión realizada por ECData, las 17 instituciones que absorbería la cartera de infraestructura, adscritas a nueve ministerios, sumaron a fines de julio un presupuesto modificado de S/17.202 millones, cifra que representa un 11,2% del presupuesto actual del Gobierno Central (S/152.248 millones). Si el ministerio de infraestructura operara actualmente, concentraría el mayor presupuesto en el ámbito ministerial, incluso por encima del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (S/12.578 millones).

# -Opiniones-

Enelvideopodcast de El Comercio 
"Tenemos que hablar", Luis Miguel 
Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía, resaltó la importancia que 
se le está dando a la infraestructura 
dada la enorme brecha que existe 
enelpaís, pero observa dificultades 
y riesgos. Y es que, apenas hace un 
año se creó la Autoridad Nacional 
de Infraestructura (ANIN) y ahora 
esta sería absorbida por ese nuevo 
"superministerio", como lo cataloga Castilla.

"Se pretende fusionar todas las unidades ejecutoras más importantes del Estado en una sola entidad. Esto le puede quitar cierta continuidad a la ejecución de proyectos. Tengamos en cuenta que las dosprincipales fuentes de unidades ejecutoras son la ANIN (adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros) y Provías (adscrito a Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Junto con las otras 15 unidades ejecutoras hacen un presupuesto de alrededordeS/16.000 millones, es mucha plata", advirtió. El experto duda de que este sea un momento para "lanzarnos a la piscina" con una reforma de esta índole.

Ronald Fernández Dávila, socio delestudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría, consideró que este mensaje va a ser controversial porque en los últimos años se han venido creando instituciones y esta estrategia no ha venido funcionando, desde su perspectiva.

"Creo que puede ser una buena iniciativa, el Perúnecesitaba contar con una entidad centralizada para la infraestructura como el Ministerio de Obras Públicas, en Chile, por ejemplo, para una ejecución más uniforme", mencionó a este Diario. No obstante, cree también que no va a ser tan fácil la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso y que uno de los riesgos para su ejecución sería, precisamente, el pésimo antecedente que tiene el Gobierno Peruano como creador de instituciones.

Un ejemplo de ello, afirmó, fue la propia ANIN, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y la propia Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que no llegaron acumplir las funciones para las que fueron creadas. Advierte que este nuevo ministerio será uno de los más fuertes y con mayor presupuesto, el cual se le quitaría a los ministerios, por lo que no será un tema sencillo.

Mercedes Araoz, exministra de Economía, alertó que solo un ministerio centralizará entre S/15.000

# DETALLES CLAVES

La implementación del nuevo ministerio se realizaría en un plazo no mayor a dos años, a partir de que se apruebe su reglamento de organización y funciones.

Enunplazo no mayor a 180 días calendario de la aprobación del proyecto de ley para su creación, los sectores realizarán las adecuaciones normativas y de gestión que correspondan como consecuencia de la fusión de las entidades, programas, proyectos y fondos.

# Radiografía de la cartera que se convertiría en la más costosa del país

Estaría conformada por 17 unidades ejecutoras y fondos ya presentes en nueve ministerios.

rganismo

- 1 Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
- Organismos de Estudio y Diseños de Proyectos de Inversión (OEDI)
- Pro Inversión
- Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural)
- 5 Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)
- 6 Programa Nacional de Inversiones de Salud (Pronis)
- Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied)
- Programa de Agua Segura para Lima y Callao (PASLC)
- 9 Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)
- Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
   Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes)
- 12 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes)
- Provías Nacional
- 4 Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS)\*
- 15 Provías Descentralizado
- Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial\*\*



Provías Nacional y
Provías Descentralizado,
principales unidades
ejecutoras de proyectos
dentro del MTC,
aportarían en conjunto el
35% del presupuesto
del nuevo ministerio.
Entre ambos sumarían
un monto conjunto de
S/5.982 millones.

\*Incluido dentro del presupuesto de Provías Descentralizado.

\*\*Recursos transferidos por el fondo para financiar a los ganadores de los concursos 2022 y 2023.

millones a S/17.000 millones, una gran cantidad de recursos que – asegura– concentra mucho poder económico y político en una sola cartera, "lo que es la tentación de la corrupción", dijo.

Por su parte, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, aseveróque "no hayningún ministerio que planifique las obras públicas". "El gran ejemplo es Chancay, nadie lo planificó y ahora vamos a tener un proyecto espectacular pero con problemas de acceso. Hoy existen muchos organismos en el Estado que se encargan de infraestructura pero no coordinan entre ellos, así que para nosotros esta idea [de ministerio de infraestructura] es muy buena", expresó.

César Candela, director ejecutivodela Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, apuntó que para él la iniciativa no es mala, y la considera una buena propuesta, aunque los momentos políticos no siempre son los más adecuados por las complejidades por las que atraviesa el país. "La aprobación tomará un tiempo, pero va a permitir que sectores como Salud, Educación o Interior dejen de concentrarse en labores de construcción, que los distrae de su principal objetivo, y se concentren en sus funciones", argumentó.

Recordó que al proyecto de ley aún le queda largo trecho, dado que va a ingresar primero al Congreso para una evaluación y debate. Se dará un análisis y se le solicitará la opinión a diferentes gremios vinculados, así como a los ministerios involucrados en la fórmula. Candela está seguro de que este proyecto será modificado en el transcurso de su debate. "No va a entrar en funcionamiento de inmediato", precisó.

# -Acciones requeridas-

Fusionar entidades no es un trámite fácil, aseguró Castilla, por lo cual sugiere crear comisiones organizadoras en cada uno de los ministerios. Dávila puntualizó que el Estado debería asesorarse tanto en el ámbito nacional como en el internacional, además de evaluar las distintas entidades que se van a fusionar.

"Creo que hay entidades que están cumpliendo un gran papel y que se podrían mantener como Pro Inversión, con los especialistas en temas de infraestructura en asociaciones público-privadas y en la relación con los privados", destacó.

Candela, en tanto, expresó que la fórmula está mal redactada en la parte de la fusión, dado que lo primero que se haría es fusionar y absorber los equipos técnicos de las diferentes entidades, así como el presupuesto, un proceso que, explicó, es paulatino y atípico, por la dimensión de lo que se va a manejar.

Es por eso que considera pertinente que el titular de esta nueva cartera tenga el acompañamiento de un consejo consultivo, que le dé respaldo al ministro porque "quien entreprobablemente no tenga el conocimiento cabal del todo lo que va a administrar", afirmó.



Para el 2024, el presupuesto modificado de las instituciones que conformarían el nuevo ministerio sobrepasan los S/17.000 millones. Esta cifra lo convertiría en el sector con más recursos dentro del Estado.



Los sectores con organismos involucrados son la PCM, MEF, Midagri, Minsa, Minedu, Ministerio de Vivienda, Produce, Midis yel MTC.



ALFONSO BUSTAMANTE

Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)

# "Erran al invocar temas sobre la remuneración mínima vital"

En líneas generales, es un mensaje conciliador con el Congreso, donde lo reconoce como institución democrática. También es saludable que, enreiteradas partes del discurso, se hayahechoreferenciaalainversión privada y a las asociaciones público-privadas como una poderosa herramienta para cerrar brechas sociales en cuanto a infraestructurayservicios públicos. Quiero saludar a este gobierno, a la presidente por su valentía y explícito apoyo al proyecto minero Tía María, que se puede extrapolar a otros proyectos minerosque estánto davía sinto dos los permisos. Sinembargo, no hubo medidas concretas en torno al empleo y la formalización. El elefante en el clósetes la informalidad laboral que alcanza al 75% de la población económicamente activa.

Se ha mencionado la necesidad de elevar la remuneración mínima

vital (RMV) y, si bien se delega al ministro de Trabajo, este, a su vez, tendráque convocar al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para hacer una discusión técnica y no política. Ahí erran los ministros y la presidenta al invocar ensudiscursotemas relacionados a la RMV, porque no afecta a la grande o mediana empresa, sino a la micro y pequeña empresa, donde está la mayoría de trabajadores con sueldo mínimo.

Estas empresas operan con una cargamuygrandeporlanaturaleza desermicroypequeñas; seles imponen cargas adicionales cuando se eleva la remuneración mínima sin caráctertécnico, teniendo en cuenta que sus pares que operan en la informalidad tienen un costo laboral que es 50% menor que la RMV integral. Se está afectando a cientos de miles de micro y pequeñas empresas.



# S/17.202'010.452

-- S/15.023'431.077 -----

Desarrollo e Inclusión Social

Consejo de Ministros

Producción

### Presupuesto modificado de los ministerios que actualmente acogen a los organismos que estarán adscritos al nuevo ministerio Después del ministerio Antes del ministerio de Var. % Ministerio de infraestructura (S/) infraestructura (S/) -46,8Transportes y Comunicaciones 12.578'877.263 6.686'421.565 3.896'177.073 Vivienda 1.838'550.012 -52,8-9,8 10.064'134.182 9.082'842.575 Salud 10.809'034.852 968'3061.167 Educación -10,41.907'104.255 1.149 782.802 -39,7 Agricultura y Riego

6.645'624.097

1.132'145.597

868'209.5911

SUSANA SALDAÑA

Presidenta del Consejo Directivo de Gamarra

-4,8

-9,9

-43,0

# "Pareciera un discurso tomado del año pasado en muchos puntos"

Partiendo del sector de la micro y pequeña empresa, no hay ningún anuncio nuevo, ninguna medida concreta, sobre todo para la mype manufacturera, que es la que más empleo genera al país. A nosotros eso nos preocupa y decepciona, porque incluso, al hablar del presupuesto del Programa Myperú, repite lo mismo que anunció el año pasado. Nos preguntamos: ¿qué pasóen un año? Estamos hablando del mismo paquete del año pasado, no hay novedad en ese campo. En el financiamiento de las mypes, no hace ninguna mención al programa Impulso Myperú, que es un fracaso porque no llega a ninguna mype, no ha reactivado mypes.

Además, la presidenta también celebra el crecimiento estacionario de la economía en el segundo trimestre y estiman que este año cerraremos en 3,1%, pero eso no es lo que el Perú necesita.

Pareciera un discurso tomado del año pasado en muchos puntos y hace una descripción muy detallada de programas que ya existen. Quiere presentar como nuevo algo que ya es recurrente, que es parte de lo que hacen las instituciones, esonopuede sermotivo de celebración porque no es real.

Desde los sectores productivos hubiéramos querido escuchar sobrelaleydel40%paracomprarlea las mypes. Son S/15.000 millones que el Ejecutivo debe, al menos, trasladar al Ministerio de la Producción para que se cumpla con esta ley.\_\_\_

# Otros anuncios importantes realizados por el Ejecutivo

El aumento de la remuneración mínima debería hacerse efectivo en el último trimestre de este año a más tardar. La presidenta Boluarte indicó que se ha convocado al Consejo NacionaldeTrabajoyPromocióndelEmpleo para consensuar esta alza. El sueldo mínimo en la actualidad es de S/1.025. La última ocasión que se elevó fue en abril del 2022, con un crecimiento de S/95. Cabe recordar que el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Alfonso Bustamante, sostuvo en El Comercio que no era un anuncio oportuno dado que debía tener un debate técnico y no político.

Se instruirá a la ONP para evaluar un incremento en las pensiones de los jubilados. "Pese a haber entregado su trabajo y su esfuerzo al país, [los jubilados] son los que menos ganan y merecen un reconocimiento del Estado para tener una vida más digna", dijo la mandataria. La medida-según detalló-se efectuaría también en el último trimestre del 2024. Por otro lado, el Gobierno decidió elevar en S/100 el pago otorgado a los beneficiarios del



6.324'467.550

1.020'406.386

4.947'035.224

programa Pensión 65.

El Ejecutivo aprobará una política nacional de pesca parael 2025. Boluarte sostuvo que la pesca de anchoveta alcanzó un volumen de 2'430.000 toneladas métricas, lo que corresponde a un aporte de S/432 millones al PBI y una contribución a las exportaciones de U\$1.300 millones. Estas cifras representan la generación de 50.000 empleos directos e indirectos, complementó. Asimismo, proyectó un crecimiento del sector de 18,5% alcierre de la ñoya severó que se espera una segunda buena temporada de pesca que contribuya a la reactivación económica.

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo consensuará elaumento del sueldo mínimo.



ÓSCAR ZAPATA

Presidente de Perú-Cámaras

# "Ojalá Tía María se lleve a cabo y se concrete"

Fue un mensaje largo, que reveló cosas que vienen muy bien por el lado regional. Normalmente, las regiones fueron tan postergadas y esta vez parece que el desarrollo apunta a ser regional, me refiero a la revolución de la agroindustria con la ampliación de Chavimochic, Chinecas, Majes Siguas, Las Delicias. Hablan de 213.000 hectáreas adicionales a la frontera agrícola peruana.

Con lo que se viene se va a generar un polo de desarrollo enorme, no solo en el norte, sino en el sur, con unageneraciónfantásticadepuestos de empleo. También por la minería. Ojalá Tía María se lleve a cabo y se concrete, porque ese es un índice de lo que puede ser la minería en el futuro nacional.

Hay ciertos puntos deficientemente comunicados. Uno de ellos

son los fundamentos básicos para lograr un país nuevamente en camino al crecimiento. Recuperar esa senda pasa necesariamente por recuperar laconfianza, la estabilidad jurídica y la seguridad ciudadana.

Respectoa seguridad ciudadana, no se ha mencionado la reformulación que necesita el Ministerio del Interiorparaatenderlasnecesidades de la policía, que no tiene las herramientas necesarias para enfrentar el tremendo problema que tenemos encima.

[Sobre crear un ministerio de infraestructura], me parece que es una buena idea y, en todo caso, es mejor deloqueyaexiste. Es imperativo porque tal cual viene ocurriendo, entre todoslosministeriosconstruyenyno construyen nada. Esto tiene que tener un control y un responsable.

# **ENTREVISTA**

# RAULPEREZ-REYES

Ministro de Transportes y Comunicaciones



# "Ennuestro caso, la obra pública representa S/9.000millones al año"

Pérez-Reyes defiende la creación de un ministerio de infraestructura y afirma que la fusión de las carteras todavía se está debatiendo al interior del gobierno. La propuesta se presentará en 30 días.



aúl Pérez-Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, habló con El Comercio durante la transmisión especial de "Tenemos que hablar", por Fiestas Patrias. Consideró que es necesario tener una autoridad como la ATU. Además, señaló que Provías Nacional y Provías Descentralizado pasarían al nuevo ministerio de infraestructura, anunciado por la presidenta durante su discurso a la nación.

# — ¿Por qué se dio un discurso tan largo?

El discurso tiene dos momentos. Las casi 79 páginas serán motivo de comentario y opinión, apunta no solo al momento protocolar que amerita un 28 de julio, sino que refleja un documento. La Constitución no dice que uno presente un informe de cumplimiento. Habla, más bien, de un discurso en el sentido completo de la palabra. Si se están planteando muchas metas hacia adelante, el discurso debe ser largo.

# tura agrupará a otras entidades adscritas a otros ministerios.

Hay muchos países que tienen Ministerio de Infraestructura o un Ministerio de Obras Públicas, como Chile. En los últimos 300 años, muchos países han tenido estos ministerios que agruparon gran parte

de la obra pública. No es una cosa extraña y apunta a un hecho puntual. Hace poco más de 6 meses, en el caso del MTC, iniciamos un proceso de reorganización. Había un problema serio de investigacionesde corrupción. Es algo que vino ocurriendo de forma reiterativa. Eso nos llevaba a repensar en una nueva forma de organizar el ministerio. Y fue que plantearnos en abril una fusión de todos los programas en uno solo. Con un mejor control de la gestión de los programas, un seguimiento a la transparencia e idoneidad. También un conjunto de normas que permitieran tener un proceso de contratación simple. [...] Ahí que descubrimos que muchos ministerios teníamos el mismo problema. Cuando se discutió el ministerio de infraestructura, nos pareció razonable. Viene una discusión más fina al momento de presentar el proyecto de ley.

# -¿Sí se van a desprender algunas oficinas de ministerios para pasar al nuevo ministerio de infraestructura?

Sí. En el texto, en el caso del MTC, implica que al ministerio de infraestructura se van Provías Nacional y Provías Descentralizado.

# - ¿Creen que haya consenso - El ministerio de infraestruc- desde el Congreso para esta propuesta?

Esimportante, más allá de si se pueda llegar a aprobar o no el texto. Creo que vale la pena discutir este tema. En nuestro caso, la obra pública representa S/9.000 millones al año. Tenemos casi la mitad de la ejecución de la obra pública en el

"Si se están planteando muchas metas hacia adelante, el discurso [de Dina Boluarte] debe ser largo".

"Hay muchos países que tienen ministerio de infraestructura. Chile lo tiene. En los últimos 300 años, muchos países han tenido estos ministerios".

Ejecutivo. Tenemos problemas no solo con la corrupción que hubo en el pasado, sino también con procesos que se caen con frecuencia. Tenemos procesos con tres o cuatro convocatorias.

## — Sería un ministerio con mucho poder, por manejar una cartera importante de proyectos. ¿Cómo poner candados para evitarello?

Sí, ahí lo que debemos hacer es un control concurrente. Debemos mantener ese esquema para que siempre haya una mirada externa de la Contraloría General de la República que genere la preocupación por la transparencia e idoneidad de los procesos y que los comités de selección, que es donde se articulan estas cosas, sepan que tienen una contraloría que está siempre mirando este tema.

## — Se ha hablado sobre la fusión de dos ministerios. En El Comercio supimos que algunas de estas carteras serían el Ministerio de rol de concedente a veces se perci-Desarrollo e Inclusión Social y el de la Mujer. ¿Nos podría adelantar de cuáles se trata?

Es un tema que estamos debatiendo al interior del gobierno y en 30 días se va a presentar la propuesta de estos cuatro ministerios que se van a convertir en dos. Pediría que esperemos aque se definabien este proceso. La idea es ganar eficiencia.

# —¿En qué ha quedado la situación con la línea 2? ¿Han tenido conversaciones con el alcalde? No he podido conversar con el al-

calde, pero el compromiso que tuvo él-y entiendo que ese es el sentido de su decisión-es retirar el hábeas corpus. Se está trabajando ya en los procesos de deliberación de interferencias.

# —¿Qué opina de una eventual eliminación de la ATU, como lo propone el alcalde?

Yo sí creo que es necesario tener una autoridad como la ATU. El origende ATU se da por los problemas que había con la coordinación en materia de transporte urbano en Lima Metropolitana. Sí se necesita una autoridad urbana que vea la problemática tanto de Lima como el Callao. Sí creo en la necesidad de la ATU, pero necesitamos darle aATUmayordinamismoporquesu be solamente como el rol de quien otorga permisos. Cuando uno mira la evolución de la industria de transporte urbano, es una que tiene mucha conflictividad regulatoria. Uno de los temas que se nos ha delegado vía facultades, es modificar la ley de ATU.\_\_\_

CÉSARBUENO/ARCHIVO

Pérez-Reyes confirmó que, en el caso del MTC, pasarán al anunciado ministerio de infraestructura las oficinas de Provías Nacional y Provías Descentralizado.



"Nos hemos estado dedicando a ver los proyectos [mineros] que estaban paralizados", señaló a El Comercio el ministro Rómulo Mucho.

"Tenemos miles de jóvenes que están esperando que se inicien los proyectos mineros".



"Estamos seguros de que este año sí vamos a lograr los US\$5.000 mlls. de inversión en minería]".



"En pocas palabras, la palabra 'formalización' minera debe desaparecer".

# **ENTREVISTA RÓMULO MUCHO**

Ministro de Energía y Minas



# "Yanohabría Reinfo, debehaberun reordenamiento"

El titular del Minem asegura que el mecanismo de formalización minera ha sido distorsionado y mal utilizado. La palabra 'formalización' debe desaparecer, sostiene Mucho.



SALDARRIAGAV.



I gobierno tiene la firme intención de sacar adelante el proyecto Tía María, en Arequipa. Así lo indicó la presidenta Dina Boluarte en su mensaje de Fiestas Patrias, al sostener que este "es una realidad". Yasíloaseguratambiéneltitulardel Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, en "Tenemos que hablar", videopodcast de El Comercio, como parte de la cobertura especial de Fiestas Patrias.

### -¿Usted reafirma que el proyecto Tía María va a salir adelante, como lo ha mencionado la presidenta Dina Boluarte?

En el Ministerio de Energia y Minas estamos trabajando fuerte para sacar adelante este proyecto porque tiene todas las licencias y, por primeravez, encontramos una opinión muy generalizada de autoridades, depersonalidades y de la misma población, que están de acuerdo con

el proyecto. Necesitan el proyecto. Pero, como todos sabemos, hay un grupo de congresistas y de líderes locales que se oponen sin sustento porque están con ONG como CooperAcción y Red Muqui.

# —¿Lapoblación es más receptiva con el proyecto ahora?

Yano hay la oposición que antes existía. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Yo creo que la fuerza de los hechos va a ser la que decida y, al final, la empresa [Southern Copper] tiene que decidir. Hace pocodijo que había empezado con el inicio de actividades [en Tía María], locual hay

que a clarar bien porque actividad no es lo mismo que operación.

# —¿Qué significa el inicio de actividades?

Southern está haciendo actividades hace tiempo. Por ejemplo, ha contratado a 200 pobladores para que vayan trabajando en la construcción de infraestructura para llegar aunacuerdoconlapoblaciónconel acompañamiento del Minem, obviamente. Con eso, yo creo que el proyecto debe empezar a construirse. Además, el Perú necesita trabajo. Tenemos miles de jóvenes que están esperando que se inicien los proyectos [mineros], y eso está en la línea de viabilizar otros proyectos que se encuentran en compás de espera.

### —¿Qué proyectos mineros se viabilizarán con el desarrollo de Tía María?

Lalistaes larga, perotambién es verdad que minería toma mucho tiempoparadesarrollarse porque los proyectos son de largo aliento. Los conflictos sociales, pero más que todo, el gobierno anterior, ahuyentaron la inversión. Ahora ya hubieran estado en construcción Corani [Puno] yYanacochaSulfuros[Cajamarca], lo cual estuviera empujando otros proyectos en Cajamarca, como La Granja. Zafranal [Arequipa] tambiénvaenesalínea, al grado que podemos adelantar para el próximo año el inicio de construcción. Hay que hacer que salgan más proyectos, no solo los grandes, de los cuales estamos hablando, sino también los medianos.

# —¿Hay proyectos que ya están siendo viabilizados?

Nos hemos estado dedicando en estos momentos a ver los proyectos que estaban paralizados: los proyectos brownfield'.

# -¿Porejemplo?

Reposición Antamina [Áncash] estaba paralizado. También reposición Coroccohuayco, la ampliación de Chalcobamba [Apurímac] y la expansión de Constancia [Cusco]. Esos proyectos estaban paralizados yhoyya están autorizados, como lo menciona la presidenta Dina Boluarte en su mensaje. Por eso estamos seguros de que este año sí vamosalograrlosUS\$5.000 millones de inversión que hemos ofrecido.

-La presidenta mencionó un proyecto de ley para regular a la minería artesanal. ¿Esto evitaría lanecesidaddeampliarelReinfo? LaverdadesqueelRegistroIntegral de Formalización Minera [Reinfo], si bien ha sido creado con buena intención, hasido distorsionado y mal utilizado. Por eso había que ordenar eso, de todas maneras. Hoy hemos presentado un proyecto de ley que estamos socializando para que se analiceyencontremosunafórmula.

# -¿En qué consiste este proyecto deley?

En pocas palabras, la palabra 'formalización' debe desaparecer. Debe haberuna especie de ordenamiento.

# —¿Y qué pasa con el Reinfo?

Yanohabría Reinfo. El proyecto desaparece el término 'formalización'. Cuando yo ingrese al Minem había cercade 80.000 registros en el Reinfo, pero solo 20.000 intentaban formalizarseyal restonole interesaba. No estamos contra la formalización nicontra el pequeño minero. Lo que queremos es que el Estado abra más el campo y sea más proactivo para facilitar que más mineros artesanales entren al sistema. Por eso es que en este proyecto no mencionamos la palabra 'formalización'. Hablamos de reordenamiento.

# EVALUACIÓN DE GOBIERNOS SUBNACIONALES

# Le ponen nota regular al mensaje

MARTIN HIDALGO

Cinco gobernadores y cinco alcaldes le pusieron una nota promedio de 13,8 al mensaje de Dina Boluarte. La mayoría saluda los anuncios sobre regiones, pero critica la falta de lineamientos.

JORGE

PÉREZ



ZÓSIMO CÁRDENAS

Gobernador de Junín

"Requerimos que el nuevo ministerio de infraestructura trabaje con las regiones. En Junín, necesitamos que atienda nuestros pedidos de partidas presupuestales para cerrar brechas en salud, educación y conectividad".



HERNÁN SIFUENTES

Alcalde distrital de San Martín de Porres

"El cambio de denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública no va a resolver el grave problema de delincuencia que afronta Lima. Lo que se requiere es un plan integral".



ANTONIO PULGAR

Gobernador de Huánuco

"Si bien el mensaje fue positivo, aún existe una gran brecha de infraestructura y servicios que son un desafío en nuestra región.

Crear el denominado ministerio de infraestructura destrabaría mucho"



JHOVINSON VÁSQUEZ

Alcaldedistrital de Ventanilla (Callao)

"El megapuerto de Chancay será clave por la oportunidad de infraestructura. Exhorto al Ministerio de Transportes que inicie el proyecto de mejoramiento del kilómetro 3,5 de la avenida Néstor Gambeta".



Gobernador de Lambayeque

"Busca invertir,
pero se necesita
agilizar los procesos
para mejorar
infraestructuras
colapsadas hace más
de 15 años. En salud,
es crucial fortificar
el arroz con ácido
fólico y hierro para
combatir deficiencias
nutricionales".



NANCY VIZURRAGA

Alcaldesa distrital de San Isidro

"Reformular el sistema de seguridad requiere de decisión política para dar los primeros pasos y se ha dejado de lado una plataforma importante en este mensaje para plantearlo al menos como una etapa de debate".



15

Gobernador de Piura

"En la región Piura, hemos recibido con esperanza el compromiso para ejecutar importantes iniciativas postergadas, en esta región que congrega a la mayor cantidad de ciudadanos a nivel nacional".



VÍCTOR HUGO RIVERA

13

Alcalde provincial de Arequipa

"Sobre Tía María, agro y minería pueden coexistir; sin embargo, se debe garantizar que no habrá impacto ambiental y compensar a los agricultores con una represa. Eso asegura el suministro de agua".



GILMER HORNA

Gobernador de Amazonas

"Si bien el mensaje fue un recuento de acciones y decisiones, se rescata el anuncio de lo que ya era un secreto a voces: el acuerdo con el Gobierno de Japón para la construcción de la carretera que unirá Amazonas con Loreto".



ALIARDO AGUIRRE

Alcalde provincial del Marañón

"No hay un horizonte claro sobre la lucha contra la criminalidad ni cómo enfrentar la corrupción en los sectores policial y judicial, que impide una correcta actuación de los organismos de control".

# En las bancadas parlamentarias le ponen un 11,5 de promedio



César Revilla Congresista por Fuerza Popular

13

La presidenta Dina Boluarte vuelve a dejar de poner como tema prioritario la optimización del SIS. Los peruanos 
merecen atención médica de calidad, debe haber 
coherencia entre cifras que 
maneja Susalud y el Minsa. 
Es más, Susalud ya debería 
ser un órgano independiente 
y de control.



Lady Camones Congresista por APP

13

Lo positivo: la ejecución de Chinecas, la vía de evitamiento de Chimbote, vacunación contra el VPH, aumento de los salarios de las FF.AA. y PNP. La deficiencia: una ausencia de estrategias concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana, ni un plan conjunto con el Ministerio Público y el Poder Judicial.



Digna Calle Congresista por Podemos

13

Suman más de 1.700 obras paralizadas en el país, y resulta difícil pensar que el destrabe de estas se logrará en el corto plazo con la creación del anunciado ministerio de infraestructura. No se pudo conseguir el destrabe de obras en el casi un año de gestión de la Autoridad Nacional de Infraestructura.



Flavio Cruz Congresista por Perú Libre

08

Un discurso para el ensueño, aburrido, lato, irrespetuoso, carente de capacidad de síntesis y de esencia, con excesivos detalles y pormenores innecesarios para la solemnidad de la ocasión. Tal fue su impacto somnífero que el propio ministro canciller se quedó domido plácidamente.



Ilich López Congresista por Acción Popular

10

Es urgente plantear un enfoque más robusto y concreto para impulsar una verdadera recuperación con sostenibilidad fiscal. De lo contrario, solo tendremos una economía "con punche, pero a punta de esteroides"; es decir, inflada. La estabilidad política es importante, pero insuficiente.



Diana Gonzales Congresista por Avanza País

En cuanto a la lucha contra la anemia infantil, se mencionó la implementación de un plan multisectorial y del programa Niños de Hierro. Más allá del título, mi pregunta es muy sencilla: ¿Cuál es la diferencia con las estrategias anteriores que han fracasado? Esa explicación no la tuvimos.

# Acciones en seguridad, salud y viviendas históricas

Expertos se pronunciaron sobre los cambios propuestos en el Mininter y en las estrategias contra la delincuencia y contra el dengue.

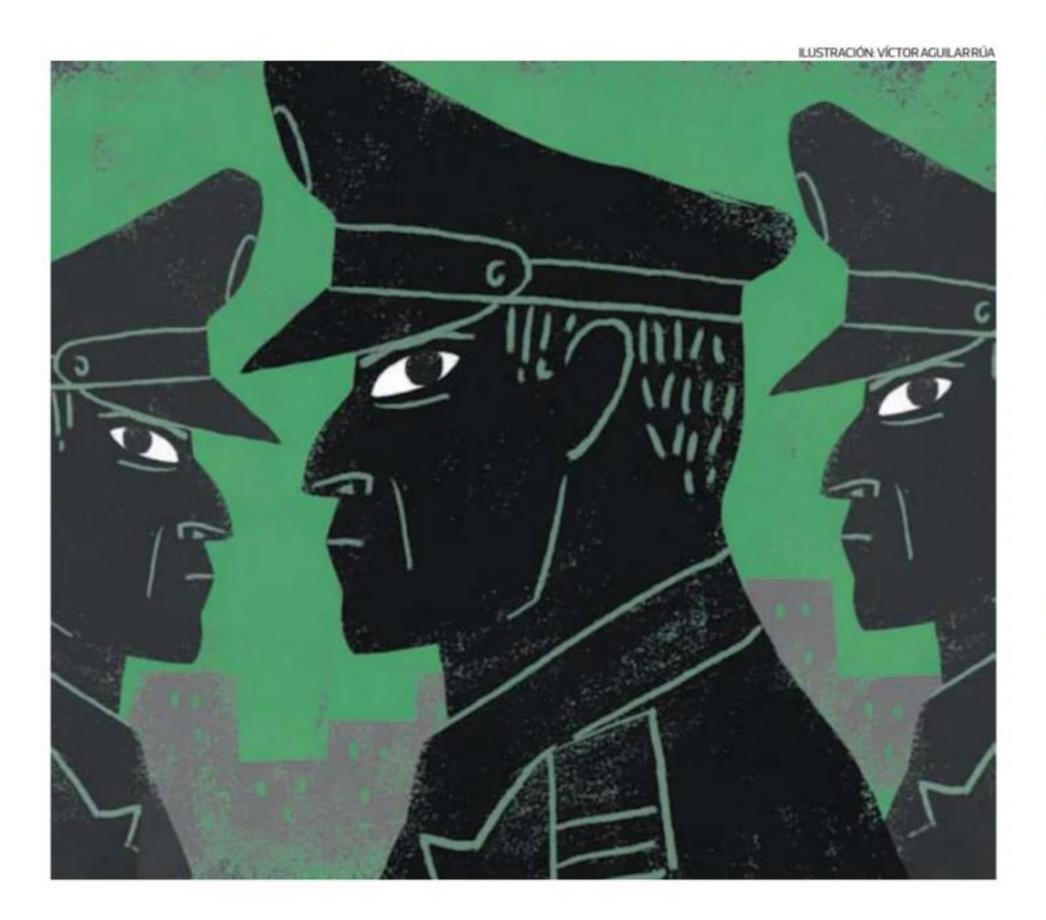

# El Ministerio del Interior ahora se llamará Ministerio de Seguridad Pública

HERNÁN MEDRANO MARIN

Durante el denso mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte resaltaron los temas de seguridad. No obstante, llamó más la atención el cambio de nombre del Ministerio del Interior (Mininter), que pasará allamarse Ministerio de Seguridad Pública.

Esta medida forma parte de un proyecto de ley presentado al Congreso con "carácter de urgencia", el cual también modifica el Decreto Legislativo 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.

"Se ha iniciado un proceso de modernización integral del Ministerio del Interior, priorizando la atención oportuna al ciudadano, la articulación con otras entidades del Estado, la meritocracia y la erradicación de todo indicio de corrupción. Este proceso de modernización incluye también el cambio de denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública, cuyo proyecto de ley entregó en este acto al honorable Congreso de la República con la finalidad de que sea tramitado con carácter de urgencia", dijo Boluarte.

Frank Casas, experto en seguridad y crimen organizado, consideró que el cambio de nombre de esta cartera nova a generar ningún tipo de impacto en la lucha contra la inseguridad. "Es un claro reflejo de nosaber qué hacer. Milectura es

# **MÁS CIFRAS**

Dina Boluarte señaló que, en el 2023, se ejecutaron 729 operativos a escala nacional contra la minería ilegal; mientras que, a mayo de este año, la cifra es de 481. que solo se trata de un cambio estético, que no va a generar necesariamente un valor social adicional", dice Casas.

# -Más anuncios-

Frente a los altos índices de seguridad ciudadana que hay en el país, Boluarte sostuvo que su gobierno ha reforzado acciones para combatir este flagelo en las zonas más críticas y ha dispuesto que las Fuerzas Armadas apoyen la labor policial en las calles, sobre todo en la labor de inteligencia en contra de delitos graves como la extorsión y el tráfico ilícito de drogas.

Comentóque, enel 2023, sedesarticularon más de 11.600 bandas criminales y 180 organizaciones criminales; mientras que en lo que va del 2024, se han desarticulado 112 organizaciones y cerca de 7.000 bandas.

También destacó la importancia de la inteligencia policial y las operaciones especiales. Bajo ese fin, precisó que su gobierno creó el Grupo Especial contra el Crimen Organizado, elcual, en el primersemestre del 2024, intervino en 641 operativos policiales en zonas de alta incidencia criminal como Trujillo, Arequipa, Lima, entre otros, y logró desarticular 42 bandas y cinco organizaciones criminales, así como capturar a 306 requisitoriados. Agregó que en estas acciones se decomisaron 35 explosivos (entregranadas y dinamita).



La presidenta no ha brindado una fecha estimada para el inicio de la vacunación contra el dengue, que podría atacar con más fuerza en el próximo verano.

# Programa de vacunación contra el dengue

GLADYSPEREYRACOLCHADO

La presidenta Dina Boluarte destinó alrededor de 11 minutos de su mensaje a la nación para el sector salud. Aunque la mayor parte de ese tiempo lo usó en un recuento de obras hechas y por hacer, hubo un anuncio vincualdo con la crisis sanitaria que enfrenta el país: el dengue.

Pese a que el Perú enfrenta el mayor pico de casos desde que se tiene registro, la presidenta "destacó" que el aumento solo fue de un 40%, comparándo lo con el incremento en otros países de la región Lo que no consideró es que 40% de casos más que el mismo período del año pasado representan 241 muertos hasta el inicio de julio.

Así, Boluarte anunció la incorporación de "nuevas tecnologías segúnlas directivas de la OMS" y el inicio de un piloto—sin fecha—para la implementación de la vacuna.

Para el decanonacional del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega López, aunque la vacunación es vital, hace falta que se implementen desde ahora medidas para evitar la proliferación del vector en el verano. "Esperemos que este piloto no sea como otros anuncios que avanzan de manera insuficiente, sino que se aplique de inmediato", dijo.



Este decreto no impacta en la labor de recuperación del centro histórico de la capital a cargo de Prolima, gerencia de la Municipalidad de Lima.

# Licencias de funcionamiento para viviendas históricas

JOSÉCAYETANOCHÁVEZ

La presidenta Dina Boluarte anuncióque, en el marcode las facultades que le delegó el Congreso, el Ejecutivo aprobará un decreto legislativo para eliminar la necesidad de obtener autorización del Ministerio de Cultura para las licencias de funcionamiento en monumentos históricos.

"Este cambio reconoce que las municipalidades y atienen la competencia para realizar este procedimiento, ahorrando a los ciudadanos una irrazonable duplicidad. Estamedida permitirá atender con mayor eficiencia a los interesados, reduciendo el tiempo de tramitación hasta en 60 días", indicó.

Asimismo, señaló que esta medida beneficiaría a potenciales a propietarios de más de 4.866 bieneshistóricos, porque les permitirá generar inversión respecto de los negocios que puedan promoverse.

"Este uso debe ser compatible con el valor material y simbólico del inmueble. Así como no debe vulnerar su infraestructura, tampoco debe dañar su valor simbólico. Por ejemplo, es incompatible pretender que una casona patrimonial sea un almacén de pirotécnicos", explica José Hayakawa, urbanista y gestor del patrimonio cultural.

# **GALERÍA**

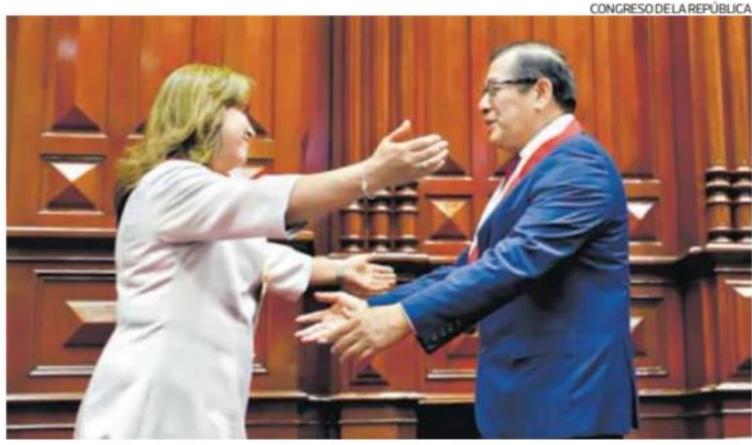

El abrazo caluroso entre la presidenta Boluarte y Eduardo Salhuana, el flamante presidente del Congreso, quien se encargó de la bienvenida oficial a la mandataria en la sede del Parlamento.

# Una jornada que se prolongó demasiado

Las ceremonias protocolares por el 28 de julio comenzaron con la tradicional Misa y Te Deum en la Catedral de Lima, y culminaron con el maratónico discurso de Dina Boluarte en el Congreso de la República.



El mensaje de Boluarte duró cinco horas, lo cual determinó que el interés del público se fuera diluyendo. Miles se quedaron con el televisor encendido aunque sin seguir con atención el discurso presidencial.

En la Plaza de Armas, los húsares de Junín realizan los 21 camaretazos. Estos se hacen a la salida de la presidenta de Palacio de Gobierno y a su retorno, luego de su mensaje en el Congreso.









Dina Boluarte solo transitó unos pocos metros a pie rumbo al Congreso de la República. La presidenta fue trasladada después en un automóvil Génesis Motors (una división de Hyundai).

El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, se hizo presente en el Congreso, a pesar de los cuestionamientos al ser investigado por el Caso Los Waykis en la Sombra. Durante un rato se quedó dormido.



JOEL ALONZO



Los familiares de los fallecidos en las protestas del 2022 y 2023 salieron a protestar desde muy temprano por las calles del Centro de Lima.





"Es urgente fortalecery forjarun Estado verdadero y ampliamente democrático", dijo el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, durante su prédica en la Misa y Te Deum. También comentó que "la frivolidad es un grave problema espiritual".





# Un análisis profundo con el uso de las nuevas tecnologías

El despliegue de **El Comercio** examinó, gracias al uso de la inteligencia artificial y a la verificación de nuestros periodistas, el discurso de Boluarte en una cobertura interactiva.

En El Comercio creemos que hay que ir hacia al futuro pero pensando siempre en quienes interactúan connosotros. Es por eso que decidimos hacer una cobertura especial que desentraña cada aspecto del mensaje a la nación de Dina Boluarte, pero que además lo compara con su discurso anterior y también con el de otros mandatarios.

A través de la generación de scripts en Python, el uso de librerías de acceso libre y técnicas de procesamiento de lenguaje natural, un equipo formado por coordinadores digitales de cada una de las secciones y liderado por el equipo de Nuevas Narrativas de este Diario logró hacer un análisis a cada uno de los aspectos de lo dicho por la presidenta.

Este trabajo periodístico fue presentado en tres etapas. La primera entrega, apenas terminado el discurso, puso énfasis en cifras, tiempos verbales, palabras mencionadas y análisis de nuestros editores. La segunda incluyó comparación del mensaje 2023 y 2024. Con los ejes temáticos, anuncios de inversión y mención aregiones. Además, nuestros periodistas de ECD ata acotaron y desmintieron la información en un detallado 'fact checking' y un 'promesómetro' para detectar promesas ejecutadas, en proceso o incumplidas. En la tercera entrega, se realizó una completa radiografía de los segundos discursos presidenciales de los últimos cinco mandatarios en el Perú.

Elespecialempleólainteligencia

artificial como recurso preliminar, pero tuvo un gran equipo periodístico que revisó el discurso mientras se emitía el mensaje a la nación, al tiempoque brindaron insumos para que este análisis sea aún más consistente para nuestros usuarios.

"Esta cobertura ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para el equipo de Nuevas Narrativas. Hemos optimizado tiempos de revisión y comparación de información. Sinembargo, ratificamos la necesidad de que nuestros periodistas

puedan validar y contrastar todo insumopreliminar. Laparticipación simultánea de todas las secciones junto a programadores, diseñadores y realizadores audiovisuales es clave para un trabajo que potencia el contenido y aprovecha las características multimedia de la plataforma digital", señaló Gisela Salmón, jefade Fidelización de El Comercio, quien lideró el proyecto.

La cobertura digital de El Comercio por Fiestas Patrias también incluyó el despliegue de otros equipos adicionales: el de últimas noticias, por ejemplo, garantizó que los principales anuncios de 28 de julio llegaran a los usuarios en formato de notas informativas. También nuestro equipo de contenidos en vivo se encargó de hacer el seguimientominutoaminutoaldiscurso, además de coordinar el comentario en vivo de los editores del diario. A ellos hay que sumar a los equipos de redes sociales, portada y SEO, quienes se encargaron del hacer llegartodosestosesfuerzosanuestros usuarios\_\_\_\_

# "Tenemos que hablar" alcanzó más de 11 horas de transmisión

A través de nuestras plataformas de streaming, **El Comercio** realizó una transmisión histórica.

La cobertura que El Comercio ofreció a través del streaming en nuestrocanal de YouTube ha dejado una edición histórica de "Tenemos que hablar" por Fiestas Patrias, que duró más de once horas.

Apartir de las 9 a.m., los conductores Paola Villar e Israel Lozano se conectaron con Lambayeque, Junín, Arequipa y Cusco. Algunas autoridades locales y regionales compartieron sus expectativas sobre el mensaje a la nación. También participaron el director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, y los editores de Política y Nacional de **El Comercio**, Héctor Villalobos y Juan Pablo León, respectivamente.

Luego de conectarnos con la señal oficial, la ex primera ministra Mercedes Araoz y el ex congresista Víctor Andrés García Belaunde realizaron un análisis del mensaje al país, con una secuencia de entrevistas a diferentes actores políticos y analistas. El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, y David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad, fueron parte de la cobertura, así como

representantes de AGAP, Cómex-Perú y la Cámara de Comercio de Lima, y congresistas de varias bancadas.

"Esta es nuestra primera cobertura extendida con 'Tenemos que hablar' en Fiestas Patrias y venimos trabajando en ella en los dos últimos meses en aras de asegurarnos de tener a distintas voces. Conversamos con autoridades como el alcalde de Arequipa y los gobernadores de Lambayeque y Junín. Tras el mensaje buscamos la participación de importantes gremios y analistas", enfatizó la productora general de estacobertura, María Rosa Villalobos, quien también es editora de Economía y Día 1 de El Comercio.

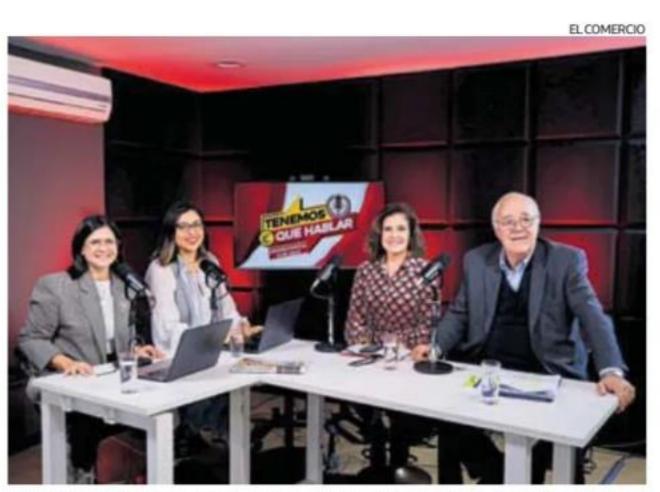

Víctor Andrés García Belaunde y Mercedes Araoz fueron invitados al videopodcast.



"Fuimos aburridos

testigos de un

innumerable recuento

de actos de gestión

ordinaria y de

medidas populistas".

El Comercio no

necesariamente

coincide contas

opiniones de los articulistas

que las firman,

las respeta.

aunque siempre

Giulio Valz-Gen Socio de la consultora 50 + Uno

# Del hambre a la necesidad

Empiezo con este contexto en código negativo para algunos (realista para mí), pues, si uno escucha el mensaje a la nación de ayer a secas, puede llevarse la falsa impresión de que somos un país rumbo al desarrollo y de que tenemos un gobierno campeón en la gestión pública.

Del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que escuchamos no está del todo mal, no hay que ser tan mezquinos. Para ser un gobierno débil y mediocre, al menos hizo el gesto de plantear algunos cambios, como la fusión de ministerios y la creación de uno nuevo para la infraestructura. Que esto sea positivo, eficiente o pura narrativa para tener algo en la

> lopalabrasyqueel Gobiernosea activo en sacar adelante el proyecto.

> Fuera de eso, fuimos aburridos testigos de un innumerable recuento de actos de gestión ordinaria y de medidas populistas, como el anuncio del incremento del sueldo mínimo, aumento de pensiones para jubilados, sueldos de policías y personal de las Fuerzas

Armadas, entre otros. Por supuesto que no se dijo de dónde saldrá la plata ni la carga que el incremento de la remuneración mínima generaría a los privados. En particular, a sectores como el agroindustrial, en el que un eventual aumentotiene el impacto del incremento, más un 30% adicional, ya que el Congreso del 2021

¿Hasta cuándo se mantendrá esta relación Ejecutivo-Congreso? El calendario electoral será el termómetro del futuro. Las elecciones del 2026 serán convocadas en abril del próximo año; por tanto, si Dina Boluarte es vacada después de esa fecha, no será necesario que los congresistas dejen su cargo yaque habría una elección convocada y el titular del Parlamento gobernaría hasta el 28 dejulio del 2026.

La mandataria se está esforzando en dar el mensaje de que ella puede llegar al 2026. Se lo está diciendo al Congreso, al establishment económico y a la ciudadanía con las medidas populistas. ¿Lo logrará? Más allá de la innegable afinidad actual con varios partidos, ninguno querrá verse al lado de ella cerca de las elecciones. No obstante, su sumisión al Congreso es tal que sus chances de lograrlo aún existen.



Ihambrele habló a la necesidad. La presidenta del 6% de aprobación le habló al Congreso del 9% (Ipsos-América). El Parlamento de Los Niños', las contrarreformas y la impunidad escuchó a la presidenta de las muertes en las marchas y los Rolex. Por ahora, ambos poderes se necesitan para mantenerse en funciones hasta el 2026 y el Congreso es el que domina la agenda pública y sostiene al Ejecutivo.

agenda (que es a lo que me inclino) está por verse.

El país necesita más inversión para poder salir de la pobreza. Esa es la mejor receta. Reafirmar la relevancia y viabilidad del proyecto Tía María es importante para ese mensaje. Ojalá que no sean so-

aprobó el bono Beta sin estudio de impacto alguno.





Américo Gonza (Perú Libre) promovió la insistencia de la 'ley impunidad' como presidente de la Comisión de Justicia.

# Gobiernopromulga norma que insiste con la 'ley impunidad'



EFECTO. La medida, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema y a la que se acogieron políticos, reduce el plazo de acción del sistema de justicia para perseguir y castigar delitos. Especialistas señalan que los jueces podrían decidir no aplicarla.

Horas antes de acudir al Congreso a brindar su mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte optó por no observar y más bien promulgar sin cuestionamientos la fórmula legal que insiste en la vigencia de la denominada'leyimpunidad', apesar de que la Corte Suprema la había considerado inconstitucional.

La ley "precisa" y argumenta otra norma –aprobada en mayo del 2023-que, en la práctica, reduce el plazo de acción del sistema de justicia para perseguir y castigar los delitos, sin distinción.

Ni bien entró en vigor esa norma, tal como informó El Comercio, se acogieron a ella diversos políticos: desde el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP) -por lo que se le denominó también 'ley Soto'-hasta el prófugo exgobernador Vladimir Cerrón yelexmandatarioMartínVizcarra.

Sinembargo, un acuerdo plenario de la Corte Suprema determinó, en noviembre del año pasado, que la fórmula era "desproporcionada y, por consiguiente, inconstitucional", y estableció que los jueces no debian de aplicarla.

Ante ello, desde el Congreso se planteó otra fórmula legal-promovida inicialmente por Perú Libre, pero respaldada en su trámite por otras bancadas como Fuerza Popular, APPy Podemos Perú-, insistiéndose en su vigencia con la excusa de defender el "fuero parlamentario".

Esta segunda norma fue aprobada por el Parlamento en segunda votación el pasado 4 de julio. Fue sustentada por el legislador Américo Gonza (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia investigado por el presunto delito de organización criminal por las supuestas irregularidades en los ascensos de las FF.AA. yla PNP en el gobierno de Pedro Castillo.

El Ejecutivo, que tenía hasta este jueves para pronunciarse, decidió no esperar el plazo final y la publicó ayer.

# -Implicancias-

Para la abogada penalista Liliana Calderón, "el efecto práctico va a ser que muchos de los que se encuentran actualmente investiga-

# PENDIENTES

Está pendiente que el Ejecutivo se pronuncie sobre la ley que delimita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y la ley que modifica la definición de 'organización criminal'.

dos o procesados van a poder aplicar esta norma y lograr que sus delitos prescriban".

No obstante, apuntó que la Corte Suprema podría emitir un nuevo acuerdo plenario respecto del tema. "Ni siquiera estás atacando el fondo del problema y estás generando más bien ese mensaje contradictorio de tolerancia a la corrupción", remarcó en diálogo con El Comercio.

El penalista y exviceministro de Justicia Gilmar Andía sostuvo que la publicación no significa que los jueces tendrán que cumplirarajatabla la también llamada 'ley Soto', pues su aplicación queda aún a interpretación de los magistrados a escala nacional ante la vigencia del acuerdo plenario.

"Aquí hay un tema muy específico: el Congresono puede ir en contra de la autonomía jurisdiccional. Los jueces pueden hacer una interpretación. Habrá jueces que digan: 'Sí, apliquémosla porque es razonable, proporcional', etc. Y habrá jueces que se aparten también de la norma y digan: 'Esta norma, por control difuso, no puede ser aplicada", explicó. Añadió que la ley es un "favorecimiento absoluto" a los investigados y cuestionó que el Parlamento emita normas que "favorecen la criminalidad". \_\_\_\_

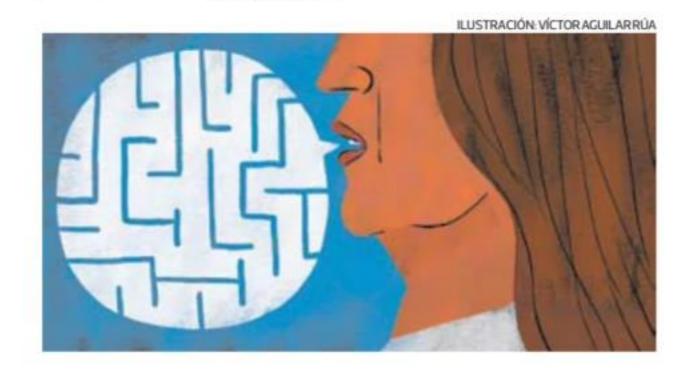

# La oposición de Venezuela declara ganador a González y denuncia fraude electoral

La lideresa de la oposición María Corina Machado aseguró que Edmundo González Urrutia se impuso "en todos los estados", pero el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador a Nicolás Maduro.

—Venezuela ha vivido una de las noches más largas de sus últimos tiempos debido a las elecciones presidenciales, donde los ciudadanos exigían un cambio de rumbo en el gobierno. En medio de la jornada electoral, la lideresa opositora María Corina Machado denunció un fraude y declaró ganador de la votación a Edmundo González Urrutia, de 74 años.

"Ganamos y todo el mundo lo sabe", dijo Machado en una rueda de prensa. "Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que 
Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia [...]. González Urrutia 
obtuvo el 70% de los votos y Nicolás 
Maduro 30%. Esta es la verdad", 
señaló.

Según Machado, cuenta con el 40% de las actas de votación en donde asegura que González Urrutia se impuso en todos los estados y le pidió a sus miembros en las mesas de los comicios que se mantengan firmes a cuidar la "verdad". "No aceptaremos el chantaje. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Nosotros vamos a defender la verdad y le queremos pedir a cada uno de nuestros miembros de mesa que siguen en los centros de

votación, que de ahí nadie se mueve. Le pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañar. En este momento seguimos mostrando la victoria de Edmundo González y es abrumadora", sostuvo Machado.

"Se han violado todas las normas [enlas elecciones]. La mentira tiene patas cortas", aseguró González Urrutia, quien se mostró entodo momento sereno tras conocer su supuesta derrota en los comicios.

Pese a las denuncias de irregularidades en el escrutinio que aseguró el comando opositor del candidato Edmundo González, seis horas después de haber cerrado el proceso –acto que fue denunciado por la oposición–, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó en su primer boletín oficial que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido reelegido para un tercer mandato consecutivo este domingo, en unos comicios en los que obtuvo el 51,20% de los votos (5'150.092).

Edmundo González Urrutia, por su parte, se quedó con 44,2% del respaldo popular, según los datos difundidos por Elvis Amoroso, presidente del CNE, que atribuyó el retraso en la comunicación de resultados que tuvo que "solventar una agresión" al proceso electoral. También indicó que la participación fue del 59%.

Durante una concentración a las afueras del palacio de gobierno, Maduro celebró entre bailes y cantos del país. "Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y el mundo: soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela", clamó Maduro antecientos de seguidores en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. "Va a haber paz estabilidad y justicia. Paz y respeto a la ley", enfatizó.

"No pudieron con las agresiones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela", manifestó el presidente, agregando que "el fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria", puntualizó.

# -Reacciones-

El canciller peruano, Javier González-Olaechea, sostuvo, una vez





Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro emitieron su voto en horas de la mañana en sus respectivos locales de votación.

# Venezolanos en Lima se reunieron para exigir el fin del régimen de Nicolás Maduro

CARLOSLÁZAROODRÍA

Cientos deciudadanos venezolanos residentes en el Perú llevaron a cabo una vigilia en las puertas de la embajadades upaís, ubicada en Cercado de Lima, a la espera del resultado oficial de las elecciones presidenciales para el mandato 2025-2031, el cual fue un duro golpe.

Los extranjeros, que llevaban gorras, camisetas y otros artículos con los colores de la bandera de Venezuela, se concentraron desde muy temprano en los exteriores de suembajada para alzar su voz de protesta en contra del gobierno de Maduro y exigir el fin de su régimen de once años. Sinembargo, ello no sucederá. Maduro seguirá en el poder.

"Que se respete la voluntad del pueblo", decían los venezolanos, quienes también exigían "libertad" para su nación. "Dios mediante, el pueblo de Venezuela será libre. Lo malo se termina", aseguraba otra ciudadana venezolana a Canal N.

Más de un millón de venezolanos residen en el Perú. Sin embargo, solo 659 estuvieron habilitados para acceder a su derecho de sufragio a las elecciones presidenciales debido a que no cuentan con los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para votar en el extranjero.

# -Movimiento mundial-

Miles de venezolanos se han concentrado en las principales ciudades del mundo en demanda de libertad para su país, en una jornada electoral en la que mostraron su apoyo al líder opositor, Edmundo

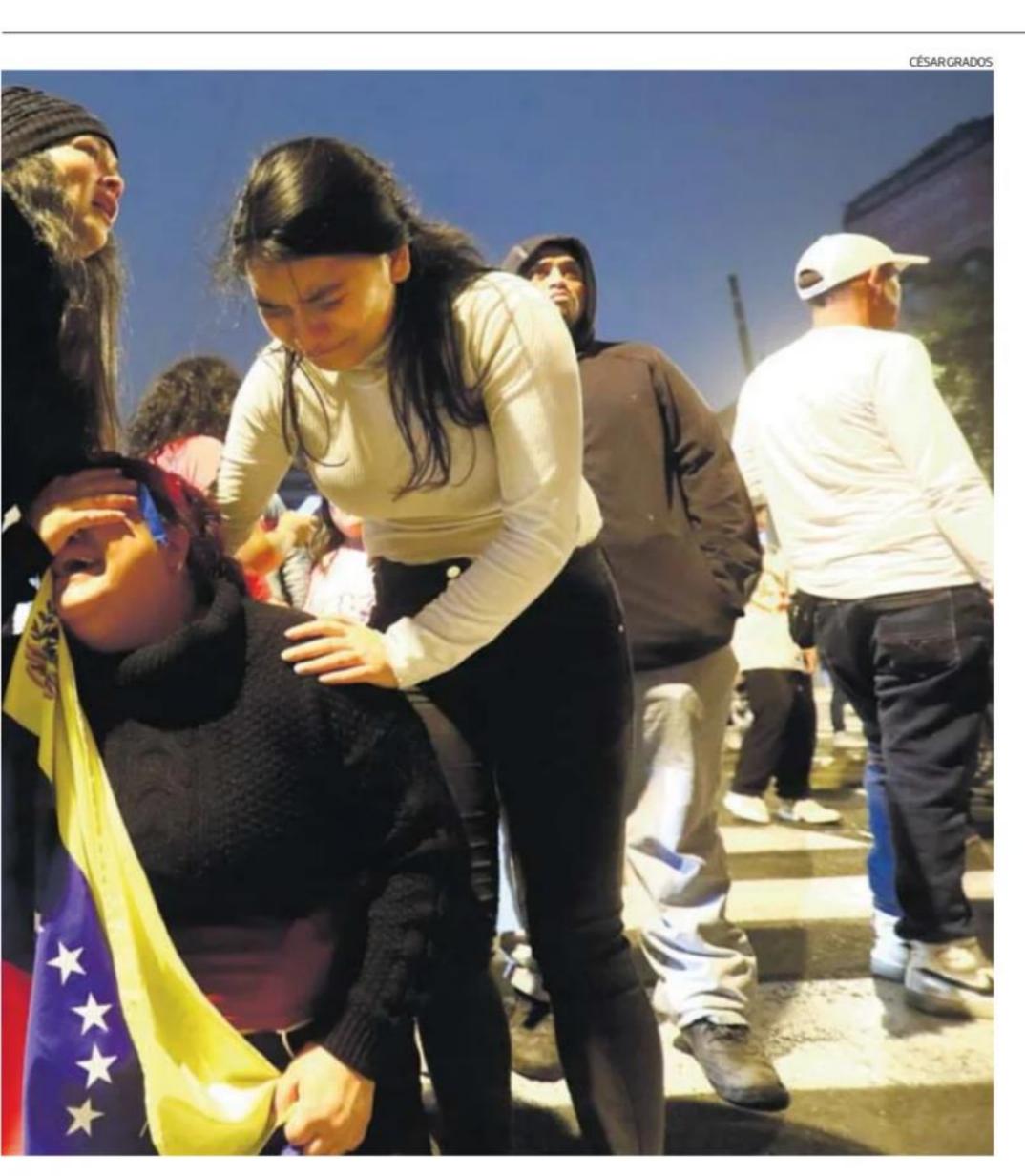

REACCIONES



"Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas [de Venezuela] esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

Javier Milei Presidente de Argentina



"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son díficiles de creer. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

Gabriel Boric Presidente de Chile

conocido los resultados, que llamará a consulta al embajador del Perú en Venezuela por los resultados anunciados por la autoridad electoral de ese país, que dio por ganador al mandatario Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos.

"Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela", indicó González-Olaechea en X.

Precisamente, González-Olaechea es uno de los nueve cancilleres de naciones latinoamericanas que le comunicaron a Venezuela que es "indispensable" que se "cuente" con garantías de que se respetarán los resultados de las elecciones de este último domingo.

"Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas", señaló un comunicado conjunto de los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el comunicado, difundido por las cancillerías panameña, costarricense y guatemalteca en sus cuentas en la red X, los cancilleres dijeron que la garantía de que se respetará los resultados pasa porque haya "un conteo de los votos transparente" y una "verificación y control" por parte de "veedores y delegados" de todos los candidatos.

Además, los jefes de la diplomacia de los nueve países aseguraron que siguen "de cerca los acontecimientos en Venezuela".

Asimismo, desde Estados Unidos también hubo respuesta a lo sucedido en las elecciones a la presidencia de Venezuela para el 2025-2031. Antony Blinken, secretario de Estado, expresó su "seria preocupación" de que el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo.

"Tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano", sostuvo Blinken en conferencia de prensa en Japón, donde realiza una visita.

Poco antes de esta declaración, Blinken pidió en un comunicado un recuento "justo y transparente" de los votos de las elecciones presidenciales de Venezuela.

Porotro lado, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, repudió este domingo la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, que señaló como "fraudulenta".

"El gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta", señaló Chaves en un mensaje difundido en X.

### ENTREVISTA FERNANDOCVITANIC Periodistay analista internacional



# "Es momento de que la izquierda latinoamericana se manifieste"

# ¿Cuál es su análisis sobre el sorpresivo anuncio del CNE?

La anterior elección de Maduro ya había sido bastante fraudulenta, ahora yo no sé si la comunidad internacional actuará de manera mucho más firme, aislando al régimen de Maduro. No será el primer dictador que arregle una elección, tenemos a Ortega en Nicaragua y tampoco pasó nada. El único que tuvo "mala suerte" fue Evo Morales que terminó cayendo.

### ¿Es la gran prueba para ver hasta dónde llega el poder de la comunidad internacional?

Está en manos de la comunidad internacional, es momento de que la OEA de una vez actúe porque desde que la conozco se la pasa en declaraciones. La derecha obviamente no va a reconocer (la victoria de Maduro), pero es el momento de que la izquierda latinoamericana se manifieste, quedarían muy mal parados apoyando a un gobierno ilegítimo. Matemáticamente es imposible que Maduro gane contodas las cifras en contra que tiene. Incluso si fuera una elección normal podríamos verificar que el gobierno ha sido nefasto, por lo que sería muy poco probable que fuese reelegido.

### En un escenario normal, ¿estaríamos hablando de otro resultado?

Claro. Imposible. A qué gobernante se le acepta que 7 millones de personas huyan de su país, y aparte, lo que se viene ahora, será una tragedia para el Perú, para Chile, ni hablar de Colombia, con millones de personas que van a migrar.

González Urrutia.

Según datos de la ONU, alrededor de ocho millones de ciudadanos de Venezuela viven en el exterior, pero aproximadamente cinco millones poseen el derecho a votar en estos comicios.

No obstante, solo el 1% ha podido depositar su voto en una urna el últimodomingo. Estamos hablando de 69.211 venezolanos –según el CNE–que residen fuera de su país los que participaron en estas elecciones presidenciales.



El parque Miguel de Cervantes, en el Cercado de Lima, fue uno de los puntos de concentración de los ciudadanos venezolanos que exigían la libertad para su país.

# Estas son las vías alternasporcierre de la Av. Brasil

PREVISIÓN. Lapolicía ha diseña do un plan de cortes y desvíos del tránsito vehicular por el desfile. Se dispuso el despliegue de 300 policías.

La Dirección de Tránsito, Transportey Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú ha diseñado un plandecortesydesvíosdeltránsito vehicular debido al cierre de la Av. Brasil por la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar de hoy.

Se han tomado en cuenta los mencionados ejes: las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Arequipa hasta el óvalo de Miraflores.

Asimismo, la Av. Salaverry, los jirones Washington y Zepita, hasta la plaza Dos de Mayo.

das Tingo María, Sucre y del Ejér- ha dispuesto el despliegue de 300 citopara ingresaral circuito de pla- agentes.

yas de la Costa Verde.

Elcuartoejeloconformanlavía expresa del Paseo de la República y las avenidas la Marina y Javier Prado Este, con dirección a La Molina.

El jefe de la Policía de Tránsito, general Javier Vela, informó que se brindarán las facilidades a las familias que residan en las inmediaciones del desfile, previa presentación de su DNI.

Para asegurar la fluidez y normal circulación vehicular por las rutas alternas establecidas, la Se incluyen también las aveni- mencionada dirección policial







Código QR
Mira el cronograma
de participación
de cada uno de los



# "Contenta y con ganas de competir": Kimberly García ya está en París



Kimberly y César Rodríguez a su llegada a la villa olímpica. Ahora tendrán sesiones de entrenamiento en París antes de sus pruebas individuales y de relevos.



**JUEGOS.** Nuestra carta para medalla llegó a la villa olímpica y asegura que se siente muy tranquila con miras a su competencia del jueves. También arribaron César Rodríguez, Mary Luz Andía y Luis Henry Campos. La delegación peruana tuvo una emotiva reunión por 28 de julio.

Con la sonrisa que la caracteriza y con los ánimos por todo lo alto, Kimberly García arribó ayer a la villa olímpica para unirse a la delegación peruana que compite en París 2024. Y qué mejor momento que hacerlo en un 28 de julio, día de la patria.

Su llegada no pasó desapercibida para nadie, ya que la marchista nacional es una de las favoritas para darle al Perú una medalla olímpica, algo que no logramos desde hace 32 años. A las 3 de la tarde (8 a.m. del horario peruano), llegó su vuelo desde Portugal, donde estuvo entrenando las últimas semanas, en Rio Maior.

Junto a ella llegaron también el peruano César Rodríguez y el entrenador de ambos, Andrés Chocho. Luego, minutos más tarde asimismo pisaron suelo parisino los marchistas Luis Henry Campos y Mary Luz Andía, quienes viajaron desde Lima para volver a ser olímpicos.

Luego todos se acomodaron en la villa, donde el presidente del Comité Olímpico, Renzo Manyari, les dio la bienvenida y fueron parte de una pequeña reunión con todo el Team Perú con motivos de Fiestas

Patrias. "Cada uno de ustedes sabe lo que es el Team Perú. Hemos sufrido y llorado juntos. Pero también nos hemos abrazado y celebrado juntos. No hay nada más bonito que ser peruano y representar más de 200 años de independencia", los arengó Manyari. El "Arriba Perú", se escuchó bastante fuerte.

Así, toda la delegación de marcha ya está asentada en la villa, ya que Evelyn Inga arribó el pasado viernes justo antes de la ceremonia de inauguración. Son tres mujeres y dos varones los que este jueves estarán compitiendo en los 20km en Trocadéro en busca de la gloria en los Juegos.

Kimberly y César estuvieron entrenando en Cuenca, Ecuador, antes de trasladarse a Rio Maior, donde culminaron su preparación de la mano de Andrés Chocho, quien también entrena al ecuatoriano Daniel Pintado.

"Estoy supercontenta de estar en misterceros Juegos, superemocionada, pero bastante tranquila también, con muchas ganas de competir", aseguró Kimi en declaraciones al COP. Ella estará el 1 de agosto en el punto de partida de los 20km y volverá el 7 junto a César



Los seleccionados compartieron un momento emotivo al celebrar juntos el 28 de julio. Al equipo nacional solo falta que se sumen los maratonistas.

# 5 medallas

mundiales ha ganado Kimberly García en los dos últimos años, con tres de oro: dos en Oregón 2022 y una en Antalya 2024. Rodríguez para los relevos.

"Hay que disfrutar estos momentos, vivir los Juegos Olímpicos porque es un orgullo representar a mípaís", agregó y tuvo palabras para sus compañeros. "Todos vienen a dar lo mejor de cada uno, por eso les digo que demostremos de qué estamos hechos, que no importa el lugar [posición] si no el dar lo mejor de nosotros mismos", dijo y agradeció el apoyo que ha recibido de todos los peruanos.

### EL CALENDARIO DE ATLETISMO

César Rodríguez
 Marcha atlética 20km masculino
 1de agosto, 12:30 a.m.

Kimberty García, Mary Luz Andía y Evelyn Inga Marcha atlética 20km femenino 1de agosto, 2:20 a.m.

Kimberly García y César
 Rodríguez
 Marcha atlética relevos
 7 de agosto, 12:30 a.m.

Cristhian Pacheco
 Maratón masculino

10 de agosto, 1a.m.

Gladys Tejeda, Luz Mery Rojas

y Thalía Valdivia
 Maratón femenina
 11de agosto, 1a.m.

\*Hora peruana

# -Pareja olímpica-

La historia de Mary Luzy Luis Henry es más especial, ya que ellos son esposos y tienen una pequeña hija de dos años. Ellos estuvieron entrenando en Espinar, Cusco, donde además vive la familia de la marchista. Ahí dejaron a su hija y finalizaron su preparación en Arequipa, donde radican.

Ambostienen experiencia olímpica, Campos con Río 2016 y Tokio 2020, mientras que para Andía su debut fue en Tokio y ahora busca demostrar su crecimiento. En el pasado Mundial de Marcha por Equipos de Antalya, en mayo, logró el décimo puesto.

Mientras, Evelyn también salió del país y estuvo entrenando en Ecuador antes de viajar a París. En el Perúsuele entrenaren Huancayo y Arequipa. Para ella es su primera experiencia olímpica.

# -Los que faltan-

En suelo olímpico ya está gran parte de la delegación peruana y solo falta que arriben los maratonistas, quienes son los últimos en competir. Gladys Tejeda, Thalía Valdivia, Luz Mery Rojas saldrán a la pista en el cierre de los Juegos, el domingo 11 de agosto. Un día antes lo hará Cristhian Pacheco.

les digo que demostremos de qué estamos hechos, que no importa el lugar [posición] si no el dar lo mejor de nosotros mismos", dijo y agradeció el apoyo que ha recibido de todos los peruanos.

Así, las esperanzas de medalla ya están en París. Kimberly es la favorita, pero también hay que estaratentos a cada atleta ya los tiradores.

Así, las esperanzas de medalla ya están en París. Kimberly es la favorita, pero también hay que estaratentos a cada atleta ya los tiradores.

Borda.

# Adriana rema hacia la historia olímpica

Adriana Sanguineti logró avanzar a cuartos de final en remo individual, con lo que mejora lo hecho por Camila Valle en Río 2016. Mañana buscará avanzar a 'semis'.

CHRISTIANCRUZVALDIVIA

En cada remada, Adriana Sanguineti iba escribiendo su propia historia. La peruana logró clasificar a los cuartos de final de remo individual, con lo que se metió entre las 24 mejores de París 2024.

Adriana tenía que ubicarse entre las dos primeras de su serie para avanzar de ronda y tuvo una lucha metro a metro con la ugandesa Kathleen Noble en el primer cuarto de carrera. A partir de los 500 metros, la peruana empezó a separarse de la africana y así completó los dos kilómetros, en la segunda casilla, por detrás de la paraguaya Alejandra Alonso.

Coneste resultado, Adrianamejoró lo que realizó Camila Valle en Río 2016, cuando se tuvo por primera vez a una mujer en remo. Camila pudo alcanzar las semifinales E/F, para acabar en el puesto 31.

Sanguineti logró meterse en cuartos de final y mañana, desde

las 2:30 a.m., buscará seguir haciendo historia. Compite en la Serie 1 de cuartos de final de seis remeras. Los tres primeros avanzan a semifinales A/B, camino a la medalla; los demás, a la semifinal C/D para definir posiciones.

Las gemelas Alessia y Valeria Palacios en doble para ligero también tendrán que tomar el camino del repechaje tras quedar terceras en suserie (solo avanzaban las dos primeras). Esta madrugada vuelvena competir para meterse a 'semis' de esta modalidad.

Lamentablemente, ayer fue una jornada de despedidas de los Juegos. Temprano, Juan Miguel Postigos cayó en su debut en judo -66 kg ante el italiano Matteo Piras, número 10 del mundo.

Mientras, en surf, en Tahití, Sol Aguirre cayó en la ronda 2 ante la joven china Yang Siqi, de 15 años, conloque quedó fuera de la competencia. Y por la noche, Lucca Mesinas tampoco pudo avanzar al caer ante Jack Robinson, quien inició



Adriana es parte del Club Regatas en Lima, mientras que en el exterior hace sus bases de entrenamiento en Italia.

4

Juegos Olímpicos sumó Postigos. "No solo tuve que entrenar, sino también trabajar", contó el judoka.

5

peruanos quedaron fuera de competencia: María Luisa Doig (esgrima), Joaquín Vargas (natación), Sol Aguirre y Mesinas (surf) y Postigos (judo). con olas de 9,87 y 7,00 puntos, imposibles de remontar.

### -Loqueviene-

a las gemelas Palacios en el repechaje de remo y a María Belén Bazo en sus regatas de windsurf, que se inician con las cuatro primeras regatas desde las 8:43 a.m. en Marsella, al sur de Francia, a orillas del mar Mediterráneo.

Mientras, mañana por fin debuta Inés Castillo en la fase de grupos de bádminton, luego de tres días de espera. Compite este martes ante la turca Naslihan Arin, y el miércoles ante la japonesa Ohori Aya por el Grupo J. Solo los ganadores de cada serie avanzan a los octavos de final. Inés debe ganar sus dos encuentros para hacerlo. **ALMEDIODÍA** 

# Alonso busca los cuartos de final

Hoy, Alonso Correa buscará meterse en cuartos de final. Al mediodía disputa la ronda 3 (su rival se conoció recién anoche). El peruano mandó al repechaje en la ronda 2 a Filipe Toledo, bicampeón WSL, y Kanoa Igarashi, medalla de plata en Tokio 2020.

"Me olvidé quién es quién y fui con todo", aseguró a El Comercio Alonso, quien participa por primera vez en unos Juegos.

De superar la ronda de hoy, se meterá en cuartos de final, con lo que igualaría lo que alcanzó Lucca Mesinas en Tokio 2020, aunque el surf peruano apunta a más.





BÁDMINTON FASE DE GRUPOS Inés Castillo 2:20a.m.

REMO CUARTOS A. Sanguinetti 2:30 a.m. VELA WINDSURF María Belén Bazo

Bazo 8:40 a.m.

SERIES Gam. TENIS RONDA2/3

BÁSQUET ESPAÑA VS. GRECIA Masculino 4a.m. JAPÓN VS.

**FRANCIA** 

Masculino

10:15 a.m.

SERBIA VS. EE.UU.

Masculino
3:35 p.m.

SURF CUARTOS, SEMIFINALES Y FINAL LeBron James EE.UU.

EE.UU. VS. ALEMANIA Masculino 6a.m. FÚTBOL

DOMINICANA VS.

UZBEKISTÁN

Masculino

8a.m.

ESPAÑA VS. EGIPTO Masculino 8a.m.

MARRUECOS VS. IRAQ Masculino 10 a.m.











# Rafael Nadal y Djokovic se ven las caras en los Juegos

El español avanzó a la segunda ronda y se medirá ante el serbio esta mañana. Será el cruce 60 entre ambos y el segundo en unos Juegos Olímpicos después de Beijing 2008.

MARCOQUILCALEÓN

Es, por decisión casi unánime del mundo del tenis, la mayor rivalidaden la historia: Rafael Nadal versus Novak Djokovic. Desde aquel Máster 1000 de París, en el 2006, se han enfrentado en 59 ocasiones (30 triunfos para el serbio, 29 para el español). Y ahora, 28 años después, volverán a verse las caras en la capital francesa, aunque esta vez por la segundar onda en los Juegos Olímpicos. La vida es cíclica.

"Yo ya hice mi trabajo", tiró Nole, fiel a su estilo, tras pasar por encima el último sábado al australia-

no Matthew Ebden (6-0 y 6-1). Y Rafanoquisoquedarseatrás, incluso sin importarle su gastado físico luego de disputar en dobles con su compatriota Carlos Alcaraz. Nadal venció ayer al húngaro Márton Fucsovics (6-1,4-6,6-4) endos horas y 32 minutos de juego para instalarse en la segunda ronda.

El duelo más esperado, posiblementeelúltimobaile, se jugará esta mañana (no antes de las 6:30, hora peruana) en la cancha central del estadio Roland Garros. Sobre la arcilla habrá 46 títulos de Grand Slam, de los cuales 17 llegaron sobre la tierra batida de la capital parisina.



En Beijing 2008, Rafa venció a Nole en semifinales. Posteriormente, el español se subió al podio con una medalla de oro.

### **MEDALLERO**

| País       | Oro | Plata | Bronce |
|------------|-----|-------|--------|
| Japón      | 4   | 2     | 1      |
| Australia  | 4   | 2     | 0      |
| EE.UU.     | 3   | 6     | 3      |
| Francia    | 3   | 3     | 2      |
| Corea      | 3   | 2     | 1      |
| China      | 3   | 1     | 2      |
| Italia     | 1   | 2     | 3      |
| Kasajistán | 1   | 0     | 2      |
| Bélgica    | 1   | 0     | 1      |
| Alemania   | 1   | 0     | 0      |

Al cierre de la edición

Pese a que tuvo menos tiempo de descanso, Rafatiene cierta ventaja. Con 14 Roland Garrosen suespalda, es el rey indiscutible de esta pista que acoge al torneo olímpico. Además, está el recuerdo de Beijing 2008, el primer y único duelo en unos Juegos: ganó Nadal en semifinales.

# -Otros resultados-

En la disciplina de baloncesto masculino, Estados Unidos derrotó 110 a 84 a Serbia, actual subcampeón del mundo por el Grupo C del torneo olímpico.

El Dream Team estuvo liderado por Kevin Durant, quien se anotó con 23 puntos, seguido de su 'archienemigo'en la NBA, LeBron James (21). El'Rey' se convirtió en el más veterano en representar a Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos con 39 años.

En natación, el francés Leon Marchand hizo historia al ganar la medalla de oro en los 400 metros combinados (4:02.95) y, de paso, romper el récord olímpico de Michael Phelps (4:03.84).\_\_\_

# Simone Biles brilla en París tras dos años sin competir por salud mental

La seis veces campeona mundial tuvo un gran debut y volverá a competir este martes.

La imagen se repitió dos años después: un estadio, esta vez el Bercy Arena de París, rendido ante Simone Biles, la mejor gimnasta de

todos los tiempos.

Luego de tomarse una necesaria pausa por su bienestar mental, la estadounidensebrillóen supresentación en los Juegos Olímpicos en las rutinas de equilibrio, suelo, potro y barras asimétricas. Fue como si nunca se hubiese ido: puntuación de 59,566 durante la clasificación femenina del concurso completo. Icónica como la triple vuelta perfecta que ejecutó.

Biles, la más condecorada en la historia de Estados Unidos, tuvo algunos inconvenientes físicos en la pantorrilla derecha, pero eso no impidió que continuara con su espectacular actuación.

Simone volverá a competir junto al resto del equipo estadounidensemañana en la final de la prueba completa por equipos.

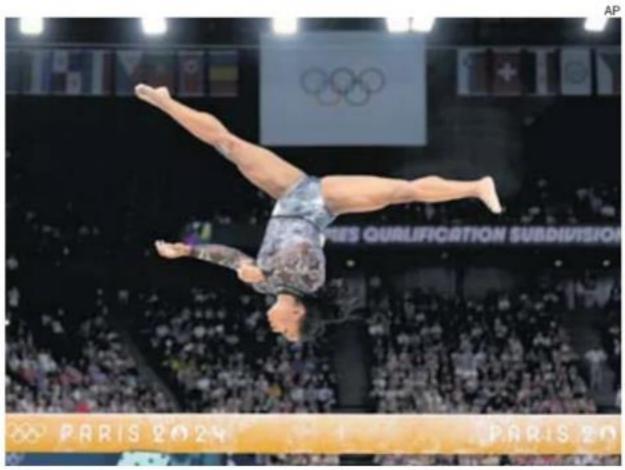

Biles tiene cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce en los JJ. 00.



La familia de quien en vida fue:

# IRIS ALEJANDRINA KUONG JO

Cumple con el penoso deber de comunicar su sensible fallecimiento, acaecido el 27 de julio del presente.

Agradece a todas aquellas personas que de una u otra forma hacen llegar sus condolencias. Lima, 29 de julio de 2024

COMUNICAR LA PARTIDA DE UN SER QUERIDO NO ES FÁCIL. NOSOTROS TE AYUDAMOS A HACERLO.









Cumplo con el penoso deber de participar a los señores socios el sensible fallecimiento del señor

# VICENTE CHECA CLARKSON

Socio Honorario de esta Institución, ocurrido el 23 de julio de 2024.

**EL SECRETARIO** 



# HOY CAFÉ DOMINICAL EN LA FIL

El reto de montar conciertos en Lima. Los productores Alberto Menacho, Coqui Fernández y Miguel Ángel Carrillo hablarán con el periodista Ángel Navarro.

# **NUEVA ETAPA**

# La favorita de los niños



SONIADEL AGUILA

La modelo y Miss Teenager World 2002 Tracy Freundt nos habla de su canal de YouTube, su primera canción infantil y sus recordados inicios en la televisión.

Alos 16 años, Tracy Freundt se presentó a un cásting para ser modelo del programa "R con erre", pero no fue seleccionada. Su gran oportunidad llegó poco tiempo después, tras obtener el título de Miss Teenager World 2002 y ser convocada para "Habacilar", uno de los espacios de TV de mayor sintonía de aquel entonces."Ingresaraese programame cambió la vida", asegura.

"El cásting fue en vivo. Aprovecharonel momento en que se fueron acomercialesparahacermeingresar, yRaúl Romero me presentó cuando volvieronalaire", recuerda con emoción. "Fue una experiencia única, mación más allá de ser divertida les una verdadera escuela. En la calle, deje un aprendizaje, sobre todo a los

la gente todavía me recuerda como 'Traicicitas del país de las Freundt tuvo maravillas', y me encanta que sea así porque era un programa que entretenía, que entrebromaybroma también nos permitía compartir men-"Habacilar". sajes aleccionadores y útiles para los 'académicos' y el público

en general", destaca la modelo más dulce y carismática del recordado programa de canal 4.

Más de una década después, retornóalapantallachica como modeloen"EstoesHabacilar", unaversión renovada delespacio original conducidoporRaúlRomero.Enestanueva etapa, Johanna San Miguel y Roger delÁguilaasumieron la conducción. Sinembargo, el programa fue cancelado menos de un mes después de su estreno. "Todos esperaban que tuvieraelmismoéxitoqueeloriginal, pero nofue así. Los 'remakes' son siempre un desafío", señala.

-Aprenderjugando-Actualmentealejadadelatelevisión, la modelo lanza Tracytvkids, su nuevocanalde YouTubeorientadoacanciones y videos educativos para niños. El tema que abre esta propuesta es"Colores".

"Ahora estamos integrando You-Tube como una extensión fundamental de nuestras redes sociales para aprovechar mejor nuestras herramientas y trabajar con los niños. En mi Instagram comparto videos con ejercicios, ideas y juegos. Ofrezco contenido pedagógico valioso", destaca.

"Mi meta con este canal es poder llegar a muchos niños. Que la infor-

suprimera

aventura en

TV con el

programa

que menos posibilidades tienen. Y que explorando, jugando y cantando aprendamos juntos", agrega.

Hace algunos años, Freundt también inauguró Tracy Club, un centro integral de estimulación temprana que reúne a maestros, psicólogos, terapeutas y ar-

tistas. "En el nido no trabajo como profesora, sino como promotora. Todo se trabaja con la metodología, que es arte, juego y movimiento. Nuestros espacios están condicionados justo para eso y divididos según la edad. Nos reunimos semanalmente con las profesoras para ver las programaciones y qué se va a desarrollar. Tengo 39 años y esta etapa la vivo con tranquilidad, exploración y diversión al mismo tiempo", remarca.

Finalmente, menciona su interés en explorar talleres de improvisación y su deseo de ser embajadora del Perúpara apoyar causas sociales y mirar con optimismo el futuro de nuestro país.



# **CINE** ANUNCIO SORPRESA

# Robert Downey Jr. vuelve a Marvel pero ya no como Iron Man

El actor interpretará al villano Doctor Doom en "Avengers: Doomsday", a estrenarse en el 2026.

En el marco de la edición 2024 pretará a Víctor von Doom en una dela San Diego Comic Con, Marvel anunció sus próximos estrenos en seriesypelículas, ylanzóla bomba: el actor Robert Downey Jr., que le dio vida a Iron Man por más de una década, regresará a la franquicia, aunque con un nuevo personaje.

El artista estadounidense inter-

nueva película de "Los Vengadores", que llevará por título "Avengers: Doomsday".

Esta cinta también implicará el regreso de una dupla favorita por los fans de Marvel Studios: Joe y Anthony Russo, quienes se harán cargo de dos nuevas películas de

los superhéroes: "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars".

Como se recuerda, "Avengers: Endgame", del 2019, marcó el adiós de Robert Downey Jr. del MCU, pues su personaje, Tony Stark/IronMan, fallecióen aquella cinta. El artista interpretó este rol desde el 2008 a lo largo de títulos como "Iron Man", "Iron Man 2", "Iron Man 3", "El increíble Hulk", "Avengers", "Capitán América: Civil War", "Avengers: La era de Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".



Downey Jr. (59) interpretó a Iron Man desde el 2008 hasta el 2019.

TELEVISIÓN REYNALDO PACHECO

# El boliviano que asume el reto de ser Johnny Orosco

Conversamos con el actor que participará en la serie "Tu nombre y el mío", que contará la historia del popular Grupo Néctar.

SONIADELÁGUILA

Durantelos Premios Platino 2023 celebradosen Madrid, el boliviano Reynaldo Pacheco (La Paz, 1987) llamó la atención de un grupo de productoresperuanosconunainterpretación de "La flor de la canela" gracias a su prodigiosa voz. "A raíz de esa gran experiencia mellamaron de Del Barrio Producciones para proponerme hacer un cásting para el papel de Johnny Orosco del Grupo Néctar en 'Tu nombre y el mío'. Dado que no encontraban al actor peruano adecuado, decidieron ampliar la búsqueda internacionalmente. Envié varias audiciones y hace tres semanas me confirmaron que había sido seleccionado", comenta Pacheco, emocionado.

Dirigida por Michelle Alexander, la telenovela "Tu nombre y el mío" se basa en la vida de Deyvis Orosco (que será interpretado por Mario Cortijo), quien enfrenta el desafío de mantener el legado musical de su padre, Johnny Orosco, tras sutrágica muerte, mientras persigue sus propios sueños.

"Cuando me enteré de que se estaba realizando este proyecto, sentí una gran ilusión y afinidad, ya que entiendo la importancia que Néctar tiene no solo en el Perú, sino también

en varios países sudamericanos. Bolivia fue la cuna de Johnny Orosco, el país que le brindó la fama y el reconocimiento que ni Argentina ni el Perúlehabíandadoensumomento", asegura Reynaldo.

Las grabaciones de la nueva entregadeAlexandersegrabanactualmente en Argentina, país donde se fundó Néctar (1995), y donde, en el 2007, Johnnyy otrosintegrantes del grupo fallecieron en un trágico accidente vehicular.

### -Primeros pasos-

Los inicios artísticos de Reynaldo Pacheco están vinculados al teatro callejero en La Paz. Sin embargo, su carreradioungirosignificativohace más de una década, cuando emigró alos Estados Unidos, alno encontrar en su país las condiciones necesarias para profesionalizarse como actor.

"Alprincipiono fue fácil, peropersistí hasta que se abrió una puerta.



Pacheco (37) empezó haciendo teatro callejero en La Pazyha trabajado en producciones de Hollywoodjunto conestrellas como Sandra Bullock y Ewan McGregor.

'Beginners' fue una de mis primeras producciones, junto a Ewan McGregory Christopher Plummer. Apartir de allí, comenzaron a llegar numerosos proyectos maravillosos", com-

Reynaldo también compartió rocida por George Clooney y Warner y Karol G.

Bros, yen "The Man Who Shook the HandofVicenteFernandez" (2012), con el legendario ganador del Óscar Ernest Borgnine y Carla Ortiz. Además, lleva una carrera de profesor privado de actuación, y entre sus alumnas ha tenido a Camila Morroles con Sandra Bullocken la película ne (hijastra de Al Pacino y exnovia de "Our Brand is Crisis" (2015), produ- Leonardo Di Caprio), Kendall Jenner



El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

SOBRE EL MENSAJE A LA NACIÓN DE DINA BOLUARTE



# Institucionalizando la intrascendencia

omo hace un año, el gobierno de coalición encabezado por Keiko Fujimori y César Acuña (entre otros) sigue sin tener nada que ofrecerle al Perú. El mensaje a la nación del 2024 de su vocera, Dina Boluarte, ha transitado por el camino esperable: una interminable (y majadera) listade lavandería tratando de congraciarse con grupos específicos a los que siente que debe contentar.

El mensaje leído ayer por la señora Boluarte ha esbozado claramente el sentir de la coalición de gobierno cada vez que quiere "conectar con el pueblo": dar plata para ganar apoyo. Como ya sabemos, esa estrategia en el Perú de hoy casi nunca sirve. Veamos lo que pasó con la última campaña de la propia socia mayor de la coalición. Keiko Fujimori prometió millones de soles a una serie de grupos, tales como enfermos del COVID-19, comunidades campesinas, mujeres, etcétera. Ninguna de esas promesas sirvió para que ganara. Su porcentaje de votación fue casi el mismo que en el 2016. Lo mismo va a pasar este 2024. Ninguna de las obras anunciadas en favor de las zonas altoandinas, por ejemplo, va a levantar la popularidad de la coalición gobernante en el sur.

La señora Boluarte también ha tratado de congraciarse con el Congreso, agradeciendo permanentemente por una serie de intrascendencias. No parece que tampoco eso le vaya a servir para evitar que los congresistas se deshagan de ella cuando lo crean conveniente. Su efusivo saludo con el polémico presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, parece más una bochornosa muestra de lo subordinada que ella misma se siente frente a este poder del Estado. Probablemente sabe que, si los señores Salhuana y Acuña quieren expectorarla, lo van a hacer en el momento menos pensado. La señora Boluarte debió ahorrarse el bochorno.

Mas allá de las formas, durante el mensaje se intentó imprimir un tinte reformista al Gobierno, anunciando medidas para la reactivación de la economía, la inversión en infraestructura y el combate a la delincuencia. No hay que ser adivinos para saber que todas estas medidas no cambiarán nada. El mentado ministerio de infraestructura solo tiene sentido, como ya se ha venido diciendo, si es que se fusionan algunos ministerios y agencias gubernamentales con un encargosimilar. Inclusoen el supuesto de que esta condición se satisfaga, primero, queda claro que este es un gobierno sin ningún norte ni legitimidad para emprender ninguna reforma sustantiva.

Para tener éxito, las reformas de cualquier tipo necesitan primero encajar dentro de una visión amplia de país, con objetivos claros y a largo plazo, cosa que la coalición de gobierno no tiene. Como sabemos, están más preocupados en blindarse judicialmente, vengarse de sus enemigos y satisfacer a sus benefactores. Y, en segundo lugar, un proceso de reformas necesita apoyo popular o de las élites (al menos) no solo para echarse a andar, sino, sobre todo, para durar en el tiempo. Como es de público conocimiento, la señora Boluarte no tiene ningún tipo de legitimidad en ningún segmento relevante de la sociedad peruana.

La reforma del Estado Peruano es imprescindible, pero el problema no está relacionado con una ausencia de infraestructura (o de inversión o de seguridad) únicamente, sino

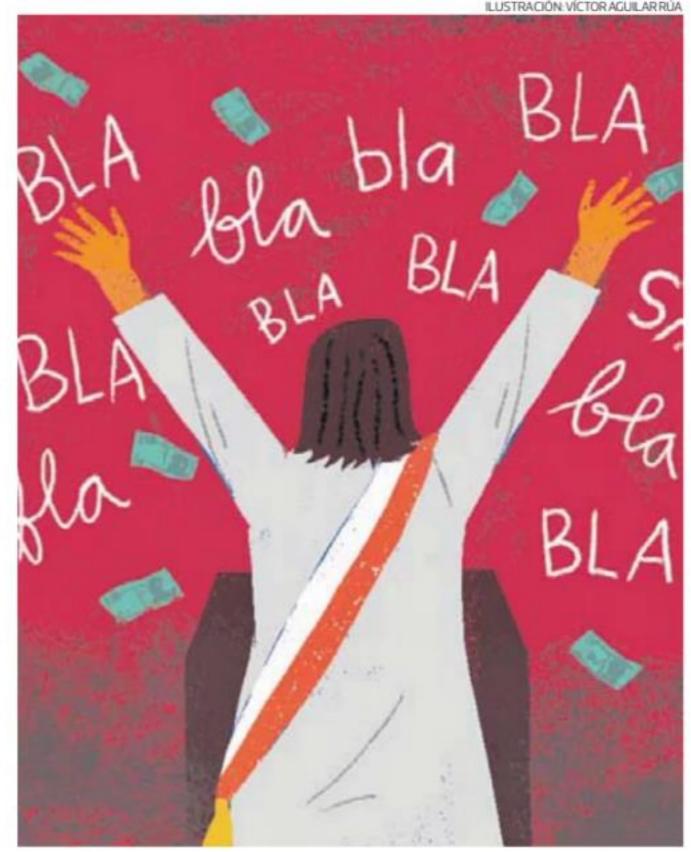

con, por ejemplo, los sobrecostos, la descentralización fallida, y la falta de capacidad técnica para diseñar políticas creíbles y de largo plazo. Es decir, la verdadera reforma está en repensar el sistema de control, rehacer la descentralización y construir un servicio civil de verdad. La coalición gobernante ha desmantelado estas tres cosas. Por tanto, lo anunciado ayer no tiene, lamentablemente, trascendencia alguna.

Peor aún, más obras y más bonos no los van a hacer más populares. Ya deberían haber aprendido de la elección del 2021.

"Las reformas necesitan encajar dentro de una visión amplia de país, cosa que la coalición de gobierno no tiene".

LA INCAPACIDAD DEL ESTADO PERUANO A 203 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA



MARIA CECILIA VILLEGAS CEOdeCapitalismo

# Lideremos el desarrollo del país

an pasado 203 años desde que, por la voluntad general de los pueblos, José de San Martín declaró que el Perú era libre e independiente. Sin embargo, seguimos siendo un país en el que no existe un Estado real. Es decir, tenemos un Estado incapaz de proveer condiciones mínimas para que sus ciudadanos puedan desarrollarse, progresar y vivir dignamente y en paz. Aunque la presidenta nos haya presentado una lista de lavandería de supuestos logros, la realidad es muy distinta a los discursos.

La descentralización buscó acercar los

mecanismos de toma de decisiones al ciudadano para mejorar su acceso a servicios e infraestructura. Pero, en la práctica, delegamos capacidades y presupuesto en autoridades (alcaldes y gobernadores) que notienen capacidad de gestión ni conocimientos de cómo ejecutar proyectos y administrar servicios. Y, en lugar de construir una burocracia sólida con técnicos capaces y meritocracia, le entregamos los sectores más importantes para el desarrollo del país a políticos y advenedizos. Así, la descentralización no ha logrado mejorar el acceso a servicios, la rendición de cuentas ni la transparencia, sino, por el contrario, su mayor éxito ha sido descentralizar la corrupción.

Hasta el 30 de junio, los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y municipales) habían invertido solo el 33% del total de su presupuesto. Y, entre estos, uno de los que peor ejecución presupuestal tiene es la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ha ejecutado solo el 16,5%. ¿Cómo logramos entonces que los ciudadanos confíen en la democracia cuando sus necesidades más básicas no son satisfechas? El 98% de los establecimientos de salud de primernivel (postas médicas y centros de salud) tiene una capacidadinstaladainadecuada. Esdecir, notienela infraestructura, los instrumentos ni las medicinas adecuadas para atendera los enfermos. Peseaello, haycinco gobiernos regionales que han ejecutado menos del 15% de su presupuestodesalud: Piura, Arequipay San Martín hanejecutadoel 13%; Lambayeque, el 11%; y La Libertad, solo el 9%. En el Perú solo tres de cada cien establecimientos de salud están en buen estado y no es por falta de dinero.

La cosa no va mejor en el sector educación, en el que el Gobierno Regional del Callao, por ejemplo, ha ejecutado solo el 7% de
su presupuesto, pese a que 28 colegios se encuentran en alto riesgo y el 23% del total de
colegios no tiene agua potable. En la región
Áncash, el gobierno regional ha ejecutado el
6% de su presupuesto en Educación, a pesar
de que la mitad de los colegios no tiene servicios básicos. En Huánuco, donde el 64%
de los colegios está a punto de colapsar, las
municipalidades han ejecutado solo el 9%
de su presupuesto.

¿Quésignifica esto? Que el Estado Peruano es incapaz de proveer condiciones de vida mínimas a su población. La ineficiencia e incapacidad en el gasto público, que considera además la mala elección de los proyectos, corrupción e incapacidad para supervisar su ejecución, genera insatisfacción de los ciudadanos con la democracia y con el modelo económico.

¿Cuál es el rol de los líderes empresariales frente a un Estado incapaz? No podemos mirar a otro lado. Es momento de plantear soluciones: proponer una reforma de la descentralización, impulsar asociaciones público-privadas, obras por impuestos y también impulsar un sistema de presupuesto por resultados.

### A PROPÓSITO DE LA CANTIDAD DEFERIADOSENELPERÚ



FERNANDO CACERES FREYRE Director ejecutivo de

# Conmemorar vagando

unque el título parece referirse al mensaje a la nación, me refiero a que a partir del 2021 se han creado cuatro nuevos feriados no laborables adicionales (todos militares); con lo que hemos pasado de 12 a 16 feriados no laborables. Además, en el mismo período se ha incrementado la cantidad de días no laborables para el sector público de cinco a siete (no hay festividad que conmemorar, pero se declaran no laborables para hacer puentes de cara al turismo).

Anadie debe sorprender, imagino, saber que las leyes que crean los nuevos feriados no contienen análisis costo beneficio alguno que permita justificar que-como sociedadhay más ganadores que perdedores. Menos aún, contienen análisis de alternativas.

Al decretarse los nuevos feriados, debió analizarse, primero, que el Perú posee una gran tasa de informalidad (71,1% según Cómex); una cantidad gigante de personas que no están sujetas al goce de estos días, y a quienes nadie les devuelve el tiempo en el que no han podido generar ingresos por la paralización del país (lo mismo pasa con los que, no siendo formales, trabajan de manerainformal).

Segundo, tendría que haberse consideradoque el Perú, al tener 30 días de vacaciones y 16 feriados, es el país con más días libres remunerados de todos los países de la OCDE y la Alianza del Pacífico (nos siguen Malta y Austria con 38, para que se imaginen la diferencia); al mismo tiempo que es el que tiene la menor productividad laboral por persona ocupada de todo ese universo.

Tercero, debió considerarse que, según Cristian Maraví (2024), las grandes corporaciones, al tener una estructura mayor, pueden gestionar mejor los feriados, observándose el mayor impacto en las mypes, que son las más afectadas debido a que operan con presupuestos más sensibles a cambios en la actividad comercial. De hecho, es probable que solo las grandes empresas puedan pagar el triple esos días, que es lo que corresponde para quienes trabajen esos días.

Cuarto, cuando compites por abastecer mercados extranjeros, enfrentas a empresas



que no tienen que pagar tantos días al año sin que los colabores produzcan. Y vivimos en uno de los países con mayor rigidez laboral del mundo, donde flexibilizar cualquier norma laboral es prácticamente imposible, porque sirve para aglutinar protestas de un sector de la izquierda que suele no considerar la importancia de la productividad.

Quinto, debería haberse considerado que hay alternativas para conmemorar días sin la necesidad de obligar a que todo el país se paralice. De hecho, el 23 de julio pasado es uno de los nuevos días declarados feriados (eneste caso el Día de la Fuerza Aérea), pero para la FAP todo julio es considerado mes de la FAP y hay 14 días en los que tienen actividades programadas, lo que no implica que sea necesario declarar 14 días feriados.

Lamentablemente, si eres un empresario peruano de una empresa micro, pequeña o mediana, las reglas de juego te empujan cada vez más a automatizar procesos y que sean las máquinas las encargadas de producir. Total, ellas no tienen que parar en feriados. Algo que evidentemente juega en contra de la empleabilidad en el país de cara a la era de la inteligencia artificial.

Por ello, es particularmente importante revisar alternativas a decretar feriados no laborables forzosamente. Así, por ejemplo, el BCR (2023) sugiere conmemorar fechas festivas sin descanso forzoso, implementar "feriados flotantes" (negociadas entre la empresay trabajadores como ocurre en algunas provincias de Canadá), o establecer feriados que puedan mover hacia un viernes o lunes de cara a impulsar el turismo interno a fin de generar que al menos un grupo de la sociedad gane con esa medida.

No tenemos que conmemorar todo vagando. \_\_\_



"Las reglas de juego te empujan a que sean las máquinas las encargadas de producir".

# MIRADADEFONDO



SANTIAGO PEDRAGLIO Sociólogo

# Muchas páginas y un norte muy escaso

a primera sorpresa del 28 ha sido lo interminable del discurso de la presidenta Dina Boluarte, aunque quizá solo haya sido una confirmación de su desinterés por conectar con la gente. Una foto del hemiciclo casi sin congresistas y la imagen del muy grueso fajo de hojas sobre el podio hablan por sí solas: hay falta de voluntad para definir prioridades, una democracia en crisis por carencia de representación y soberbia como estilo de gobierno.

meses defendimos juntos el mayor desafío de nuestra democracia. ¡Defendimos la libertad, defendimos el Estado de derecho!" ha sido, también, una sorpresa. ¿No pudo sermás cauta? No se trata de dejar de lado el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y las posibles graves consecuencias, pero ¿olvidarse de las decenas de muertes injustificadas ocurridas en el sur? (62, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos). Y, junto con ese "olvido", ¿ese intento de golpe ha sido, en verdad, "el mayor desafío de nuestra democracia"? ¿Ha borrado de la historia del Perú a Sendero Luminoso y el riesgo que significó por varios lustros? ¿Y el golpe de Estado de 1992? ¿Nunca existió Abimael Guzmán?

En su lectura de 79 páginas, con un extenso recuento de obras y sin priorizar objetivos, al abordar la minería ilegal y la criminalidad anunció que hay un grupo de trabajo multisectorial que está diseñando la estrategia nacional "con un nuevo enfoque". No hubo un balance ni razones de, por ejemplo, por qué en Pataz (La Libertad) continúa el crudo conflicto por la extracción de oro, lo mismo que en Madre de Dios y en el Cenepa (Amazonas), donde esta actividad ilegal divide a pueblos indígenas y siembra la violencia.

Por último, un comentario puntual sobre la otra vez postergada decisión de incrementar la remuneración mínima para "el último trimestre" de este año. Fernando Cuadros, economista de la Universidad del Pacífico y exviceministro de Trabajo, calcula que, tomando como base el mecanismo técnico propuesto por la Organización Internacio-Escucharla decir que "Hace un año y siete nal del Trabajo - la inflación y la productividad media del trabajo-cabría proceder a un reajuste por lo menos a S/1.168 (hoy es de S/1.025)-.¿Porquénoanuncióla presidenta elaumento? Si bien su manejo corresponde al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, organismo al que afirma que convocarápara definirlo, esto bien pudo acordarse con antelación.

# ARCHIVOHISTÓRICO



Cuandola parada militar tenía otra sede Como es tradición, hoy se realizará la parada militar en la Avenida Brasil, en Lima. En la imagen, el desfile de 1952 que se llevó a cabo en el Campo de Marte durante el gobierno de Manuel A. Odría.

UNDÍACOMOHOY HACE100AÑOS

# **Fiestas Patrias**



Ayer, con el ceremonial acostumbrado, tuvo lugar el Te Deum en la Catedral con asistencia del presidente de la República y de otras altas autoridades de la nación. Posteriormente hubo un desfile de fuerzas militares por la Plaza de Armas y el Jirón de la Unión. En la tarde, la Municipalidad de Lima otorgó el título de Hijo de Honor de la Ciudad al señor Leguía. Este dijo que, si bien había nacido en Lambayeque, el título honorífico que recibía lo unía inseparablemente a Lima. "Ambas ciudades tendrán mi cariño y predilección en mi corazón".---H.L.M.

# El Comercio 185\*\*\*

# ¿Qué pasó el día que naciste?



# Descúbrelo





# PINES DE LA SEMANA



# Laera Salhuana

enemos una nueva Mesa Directivaenel Congreso. Las críticas al congresista Eduardo Salhuana (APP), el nuevo presidente del Legislativo, no se hicieron esperar, y de hecho llegaron ni bien se conoció que lideraría la lista presentada por el bloque de derecha del Parlamento. Los vínculos entre el parlamentario y la minería ilegal son innegables, y esto pone bajo los reflectores esta problemática. En su primer discurso como presidente del Congreso, Salhuana rechazó tener cualquier vínculo con alguna actividad ilegal y aseguró que mientras ejerza su función no presentará ningunainiciativa referida al sector minero. ¿Recordará el presidente del Congreso que ya tiene 3 proyectos aprobados relacionados a la minería ilegal? Además, para presentar otros podría depender de un tercero. Por otro lado, Salhuana no mencionó nada sobre la agenda económica que seguirá el Congreso, y dados sus antecedentes quizá sería bueno que la Comisión de Energía y Minas rompa su piloto automático y sea pre-

# "Salhuana no mencionó nada sobre la agenda económica que seguirá el Congreso"

sidida por una bancada de derecha. Este grupo de trabajo es manejado por bancadas de izquierda desde el 2021. La minería formal representa entre el 60% y 70% de nuestras exportaciones, porloqueampliarelplazo del Reinfo o reabrir dicha lista sería nefasto.

Así también, sería una pésima señal que se retome la discusión en el Pleno del proyecto de Salhuana que busca que no se destruya la maquinaria de los campamentos ilegales, sino que se reasigne a los gobiernos locales y regionales. Esta nueva Mesa Directiva está conformada por una persona cercana a la minería ilegal, otra cercana a la agenda pro-empresa, el hermano de un prófugo de la justicia y una persona más ortodoxa, pero también liberal. La reputación no es algo que lequite el sueño al Congreso, pero ad-portas del proceso electoral que les permitirá a los congresistas convertirse en senadores, sería ideal imaginar que esta pluralidad de representación política traerá en su práctica mesura, actitud de escucha y cautela en la producción legislativa y el debate. Escribo estas líneas poco antes del Mensaje Presidencial de 28 de julio, cuando la escena final sea la de la presidenta y la flamante Mesa Directiva. Sea el discurso sorprendente o decepcionante, le comparto querido lector una frase cliché, pero no por eso menos real: solo toca seguiradelante.

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de

# **ANUNCIOS EMPRESARIALES**

### Platanitos se une con Casa R.McDonald

Platanitos, junto a Casa Ronald McDonald, ha lanzado una iniciativa a través de suplataforma Resikla para recaudar fondos y apoyar a familias con niños en tratamiento médico en Lima.



### **Creatividad Empresarial UPC** abre inscripciones

La UPC lanzó la 28 va edición de Creatividad Empresarial, un galardón anual que impulsa la cultura de la innovación. A la fecha, se han presentado unas 8.000 candidaturas.

### Latam regresa a la Bolsa de Nueva York

Latam Airlines anunció la reapertura y nueva cotización de su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Esta operación marca el regreso del grupo a NYSE, tras su salida en junio 2020 por el proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la ley norteamericana.



# Caja Los Andres obtiene inyección de capital

Los Andes anunció el ingreso de Acción Digital Transformation Fund (ADTx) como nuevo accionista y socio estratégico. Con ello, obtienen un aporte de capital de US\$10 millones.

# BCP lanza el idioma quechua en sus cajeros

Con el fin de impulsar la inclusión financiera, el BCP lanzó la opción de idioma quechua para el retiro de dinero en sus más de 2.300 cajeros automáticos a nivel nacional



# Peruanos utilizan aplicaciones de movilidad al menos dos veces por semana

Los usuarios de las apps de movilidad la utilizan entre dos y tres veces por semana, de acuerdo a DiDi. La mayor cantidad de viajes a través de la app son realizados para estudiar y trabajar, además de paseos familiares.

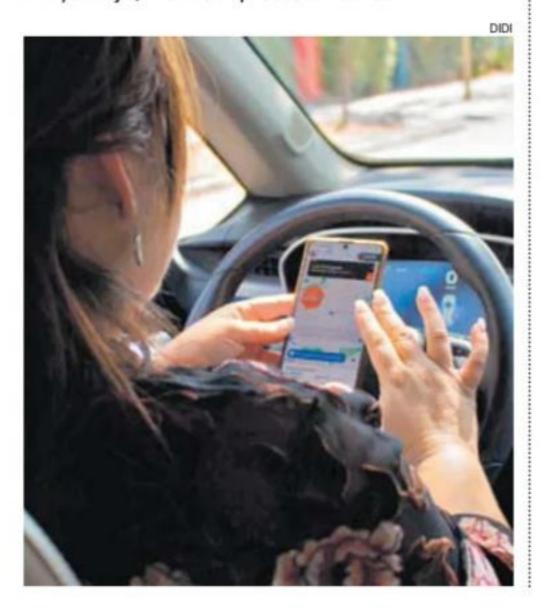

### Interbank recibe reconocimiento como banco del año

Interbank fue reconocido como"Banco del Año 2024" y "Mejor Banco Digital" en el Perúporlos "Euromoney Awards for Excellence 2024" delarevista global Euromoney.

# YouTube y Claro Sports se unen por Paris 2024

Ambas empresas se unen una vez más para transmitir los Juegos Olímpicos de París 2024 con una visualización multipantalla, hasta 4 disciplinas en simultáneo y a través del canal de Claro Sports.

# Fintech ecuatoriana Kupuna llega al Perú

Lafintech Kupuna, dedicadaalagestióntributariay financiera, anuncia el inicio de sus operaciones en Perú, Colombia y Bolivia. Cuenta con

# **NOMBRAMIENTOS DESTACADOS**



### VICENTEHUERTAS

Director general

Indra Group

Liderará - en Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay-tanto Minsait como el resto de negocios de Indra Group. Durante los últimos años, se desempeñó como country manager en Portugal. Tendrá como prioridad el desarrollo del plan estratégico de la compañía.



# **ALEX GARCÍA**

Presidente

### Asociación de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú

Presidirá el gremio en el periodo junio 2024-junio 2026. Esingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo para los sectores energético e industrial. Actualmente es gerente general de Indeco by Nexans.



# ALEXANDERLACIK

Miembro del Consejo Watch & Jewellery Iniciative 2030 Lacik es actual CEO de Pandora, compañía que se ha comprometido a reducir a la mitad las emisiones de carbono para el 2030. La coalición busca apoyar al sector a abordar la sostenibilidad cooperando entre las par-



# DAVIDCUERVO

tes interesadas.

Lider

Mercer Perú

Apartir del 1de setiembre, Cuervo reportará a Nicolás Delgado, CEO de Marsh McLennan Perú. Dirigirá el negocio de Mercer para of recer soluciones con mayor impacto paralos clientes.



# **AMADORJERI**

Gerente de administración y finanzas

# Derrama Magisterial

Es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Administración y Negocios por la universidad ESAN.



Director periodístico: Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada

[Editora de Economía y Día1] María Rosa Villalobos [Subeditor] Israel Lozano [Redactores] Claudia Inga, Juan Saldarriaga, Melissa Cosmópolis, Christian Silva, Melissa Rodríguez [Colaboradores] Percy Marquina, Ben Schneider, Carlos Travezaño, Willard Manrique, Mauricio Olaya, José Carlos Lumbreras, Orlando Cerrutti, Carlos Milla, Ximena Vega Amaty León, Amaldo Aguirre, David Ruiz, Renato Ricci, Eduardo Flores [Edición Fotográfica] Myriam Sánchez [Infografías] Raúl Rodríguez, Mariela Valdez, Antonio Tarazona [Ilustraciones] Giovanni Tazza, Víctor Aguilar. Preprensa digital, impresión y distribución Empresa Editora El Comercio S.A. Hecho el depósito legal N° 95-00052 [Redacción y Publicidad] Jorge Salazar Aráoz 171, Santa Catalina, La Victoria. Fonoavisos: 708-9999. Distribuido gratuitamente cada lunes con El Comercio.



Descubre las condiciones de este beneficio en clubelcomercio.pe

Suscríbete al Plan Digital + Club

desde S/5 al mes.





# César Morán

Gerente general del Grupo EDO

**Estrategia.** El grupo espera tener un crecimiento en ventas del 20% para este año, apuntalado por la apertura de cinco locales en la capital y el desarrollo de canales de venta para todas sus marcas.

# "Creemos que la expansión del grupo viene por el lado retail"



MELISSA RODRÍGUEZ ENCISO

l Grupo EDO cumple 20 años en los que ha superado distintos retos en el mercado como la situación económica y política, la pandemia y la creciente competencia. Hoy, se encuentra en expansión gracias a la preferencia de susclientes, lo que les trae oportunidades de negocios importantes para este año, cuenta César Morán, gerente general del Grupo.

### ¿Cómo ha evolucionado su oferta y la han adaptado al mercado peruano?

Al inicio, la oferta gastronómica era más inclinada al lado tradicional japonés. Sin embargo, con el tiempo fuimos innovando y cambiándola, haciéndola más fusión. Hoy día ya es una mezcla de ambas culturas (peruana y japonesa). Como Grupo, en estos 20 años de crecimiento tenemos, hasta el momento, 22 locales y ocho marcas.

# ¿Cómo les haido con cada una de sus marcas?

Venimos creciendo de manera progresiva. Tenemos marcas como Toku Sushi, que está dirigida al público fast food y va bien con dos locales y una dark kitchen en Surquillo y una oferta dirigida a un segmento más joven. Luego Gyu Grill House, que tiene una oferta de carnes y comida criolla; Yamakawa, que es una cevichería nikkei con dos locales. El restaurante Edo Express, que tiene un formato más para llevar, con tres locales en Lima y Fuku Store, con dos locales más, que es la parte retail donde hemos implementado la oferta gastronómica de Edo Express con productos de la parte asiática que están más en tendencia. Además, Yakitori, que es un restaurante más tradicional.

# Hasta el 2019 tenían a Tzuru, ¿por qué no funcionó?

Fue una apuesta del Grupo a un segmentomás exclusivo, pero cree-

mos que la temporalidad de la oferta en ese momento y algunas otras variables, como la ubicación del local jugaron en contra y salimos de la apuesta. Normalmente hay cosas que funcionan y otras que no y Tzuru es un caso donde tuvimos que salir.

### ¿Qué retos han enfrentado en estos 20 años?

Hacer negocios en Perú es complicado. La parte económica y política siempre ha sido un reto. En la pandemia, como todos los negocios de gastronomía, el Grupo trabajó en la oferta de canales de delivery, pero luego nos fuimos adecuando a las medidas recomendadas y hacia el 2022, pudimos superar las cifras prepandemia.

# ¿Cómo ha cambiado el mercado peruano y sus consumidores?

El Grupo EDO fue uno de los pioneros en este segmento, ahora hay muchísima competencia. Ha aumentado la cantidad de marcas, la oferta de comida fusión nikkei es muy amplia en el mercado. Felizmente, mantenemos la preferencia de los clientes. Al año recibimos alrededor de 500 mil comensales en todos nuestros negocios. Sí hay un mayor reto por el lado de la competencia, pero el Grupo ha sabido mantenerse en el mercado y crecer en base a innovación y calidad de servicio.

# La competencia los ha fortalecido.

Siempre es bienvenida porque nos obliga a ser mejores. Hoy día podemos decir que somos, en la suma de los negocios de las diferentes marcas, el grupo gastronómico de comidas nikkei más grande del país.

### ¿Cómo ha sido el crecimiento del Grupo y cuánto proyectan crecer en ventas este 2024?

Como Grupo, en el 2023 crecimos 21% en ventas, cuando el sector creció 3,4%, según información del INEI. Nuestra perspectiva para el año es crecer 20% en las ventas. Estamos en esa ruta, al 20 de junio ya estábamos sobre el 20% decrecimiento versus el año anterior.

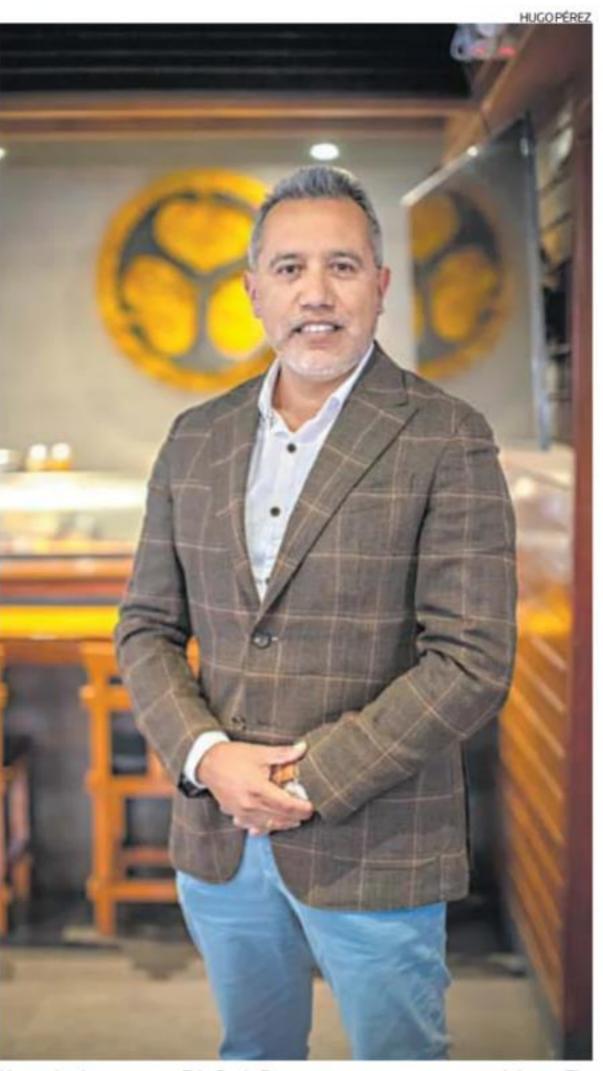

Hoy, solo el restaurante Edo Sushi Bar cuenta con e-commerce y delivery. El-Grupo busca el desarrollo de canales alternativos para sus otras siete marcas.

"Al año recibimos alrededor de 500 mil comensales en nuestros negocios"

"Siempre miramos al exterior. Países como Chile y Colombia son probables destinos"

### ¿Qué apuntalará este crecimiento?

Para alcanzar ese 20% tenemos dos principales motores, el primero es la apertura de nuevos locales y el segundo el desarrollo de canales alternativos de venta. Este año esperamos tener cinco nuevos locales. Ya hemos ejecutado dos, el primero es Yamakahua en Pueblo Libre, que es una marca formato huarique con 50 años de tradición. Es una cevichería nikkei que incorporamos el año pasado a nuestro portafolio. Por otro lado, hemos abierto en Larco el formato Edo Express, que es para llevar y combina la oferta de productos asiáticos que tiene Fuku Store.

### ¿Y los otros tres locales?

Sigue tener tres puntos de venta más, el primero se llama Barrio Nikkei, donde buscamos hacer un esquema tipo mercado, aprovechando la potencia de las marcas Edo Express, Yamakahua y Gyu Grill House. Esta última es la marca que manejamos con el segmento de hamburguesas y comida criolla al estilo nikkei. Este formato nuevo se debe abrir a fines de agosto y busca captar al público joven. Luego buscamos tener otro Edo Sushi Bar en Real Plaza Salaverry en octubre y estamos ya trabajando en el Proyecto de Punta Hermosa que deberíamos tenerlo en diciembre. Con eso alcanzaríamos ya 24 locales en el país.

### ¿Quécategorías apalancan el crecimiento del Grupo?

En EDO, el 60% del negocio son restaurantes y el otro 40% son negocios nuevos y la parte retail, que está en tendencia. Creemos que la expansión viene por el lado retail como Grupo. Además, lanzaremos una propuesta de salsas bajo la marca Edo Express.

### ¿Cuáles son sus planes de expansión?

Vamos a seguir creciendo y siempre estamos mirando al exterior, países como Chile y Colombia son probables destinos. Hay un espacio de crecimiento para Edo Sushi Bar. La mirada del Grupo respecto a esta marca que es la más relevante, es seguir su expansión. El reto es que, para el tipo de comida que ofrecemos, debemos ser parte de los procesos para asegurar la calidad.

# ¿Entrarían como franquicia?

No descartamos una franquicia, pero es probable que vayamos directamente. Preferimos asegurar la calidad y el servicio.

### Hace unos años apostaron por este formato para crecer.

La experiencia que nos deja es esa, tener el control en lo posible del 100% de la operación. Justamente, el que estemos presentes en estos negocios ha sido para proteger la marca con la oferta correspondiente, pero sin decir que no a la franquicia.

# **Burocracia lleva** al límite a la transmisión eléctrica

Energía. Coes alerta sobre cuellos debotella en lugares puntuales del norte y la selva. Pide declarar en emergencia la transmisión de las distribuidoras.

JUANSALDARRIAGA

l retraso en la construcción de nuevas líneas de transmisión preocupa al sector eléctrico. Esto, no solo por los problemas de congestión que esta demora acarreará en el futuro, sino también por los contratiempos que ya ocasionan en el presente.

Eselcasodeloscuellosdebotella que "experimentan algunas distribuidoras eléctricas en sus líneas de transmisión", alerta César Butrón, presidente del Coes. Se trata de una

situación que impide que estas empresas puedan suministrar energía anuevosclientesy, loque espeor: las obliga, en algunos casos, a contratar generación térmica de emergencia para evitar que corten la energía a sus clientes ya existentes.

Ocurre así con Hidrandina, distribuidor estatal del norte peruano que se ha visto obligado a construir una central térmica a diesel de 17,88 MW para solucionar sus problemaseneldistritoliberteñode Chao. "Ylomismosucede en Jaény ha sucedido en Piura", precisa Butrón. De acuerdo al especialista, estamos apunto de entrar en una crisis del sistema de transmisión en sus tres componentes: la transmisión del sistema troncal, los sistemas que interconectan con las distribuidoras (ITC) y los sistemas de transmisión la licitación de las líneas troncales e buidoras, que está sumamente de las distribuidoras.

Esto, no por falta de inversionis-

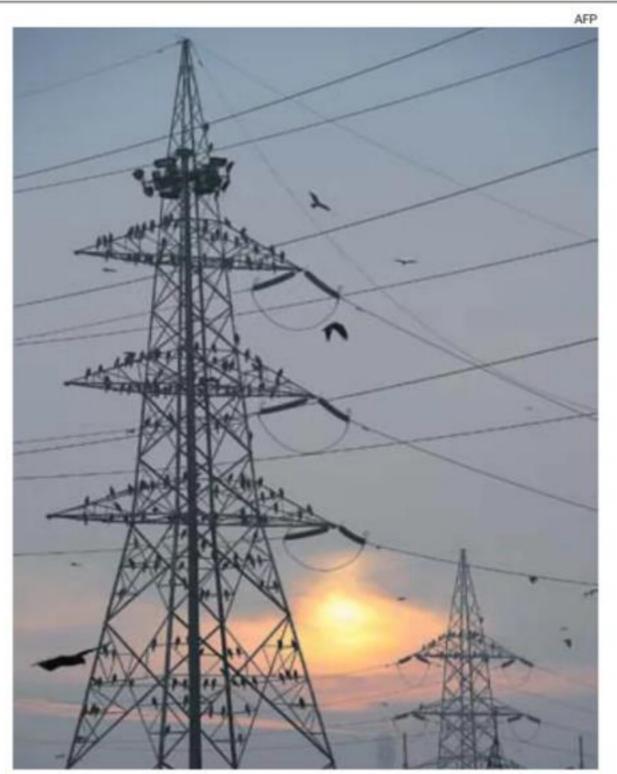

Existe el riesgo de entrar en una crisis del sistema de transmisión, aseguran expertos.

tas ni por fallas técnicas, sino por exigencias. Y ocurre así también trabas burocráticas. Ocurre así con con la transmisión de las distri-ITC, las cuales han venido sufriendo múltiples retrasos debido excesivas

retrasada por las numerosas trabas que dichas empresas deben

# proyectos de líneas de transmisión hay en cartera de Proinversión

El monto total de inversión es de US\$1.686 millones. La entidad estatal estima otorgar la buena pro de 13 este año y 4 el 2025.

superar para sacar sus proyectos adelante. "Las líneas de transmisión son un segmento del cual no se habla mucho, pero constituyen el respaldo del desarrollo del sistema eléctrico. Sin ellas no hay un sistema eléctrico equilibrado", apunta El Mehdi Ben Maalla, Ceo de Engie Perú. Para agilizar la licitación de nuevas líneas troncales, el MEF ha emitido una resolución directoral que simplifica en algo los trámites.

"Encuanto a la transmisión de las distribuidoras, se requiere una declaratoria de emergencia y un nuevo esquema para conseguir que sus proyectos de transmisión se realicen como concesión y no como obrapública", apunta Butrón. Sinose acelera la ejecución de nuevas líneas de transmisión, las nuevas centrales solares y eólicas no podrán despachar energía al sistema.





Orgullosos de ser reconocidos como el

# Mejor Banco del Perú y **Mejor Banco Digital**

por Euromoney

Interbank fue elegido también como Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa en los "Euromoney Awards For Excellence 2024", uno de los más relevantes para el sector financiero a nivel global.

liderando transformación Seguiremos la digital de servicios financieros para acompañar el crecimiento y desarrollo del Perú que todos soñamos!







# El momento del 'wealth management'

# Nuevas tendencias configuran una oportunidad para incrementar participación

Lo que ya pasó

Plataformas

Peru

Chile

US\$ 16.000 millones

US\$ 43.600

millones

MAPEO DE LAS TENDENCIAS EN EL NEGOCIO

Panorama. El mercado potencial local llega a los US\$16.000 mlls., estima Sura Investments. La transferencia patrimonial generacional es uno de los principales cambios en el segmento.



as instituciones financieras que hoy brindan servicios de gestión patrimonial han continuado perfeccionando su propuesta de valor. La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) -por mencionar uno de estos cambios-ha hecho que las sociedades administradoras de fondos (SAF) estudien opciones que les permitan ganar eficiencia y brindar servicios más sofisticados de asesoría. Por el lado de las inversiones, la mayor presencia de activos bajo criterios ESG y los vehículos de inversión en el exterior comienzan a atraer el interés de un segmento de clientes que persigue la diversificación de su portafolio de cara a obtener un mayor rendimiento.

Las nuevas necesidades de personas de alto patrimonio, en opinión de los ejecutivos consultados para este informe, han configurado un nuevo momento y una oportunidad en el mercado a nivel regional de la que el Perú no es ajeno.

# SEGMENTACIÓN

Durante la primera mitad del año, instituciones financieras que operan en el Perú anunciaron la mejora de sus servicios de asesoría para segmentos de alto patrimonio. Bruno Ghio, CEO de Allié Family Office, explica que todas estas apuestas respondena que existe un interés general entre los peruanos por maximizar sus ahorros.

"Hayunanecesidadentre las personas de saber qué hacer con su dinero. Tienen ahorros y han logrado capitalizarlos a lo largo de su vida. Si bien hubo menor crecimiento de la riquezaen el periodo reciente, existe un marcado segmento de personas que han construido un patrimonio en los últimos 20 años y hoy busca preservarlo", dijo. Lo cierto es que las necesidades son diferenciadas. "El afluente, que dentro del segmento es el de menor patrimonio, tiene un componente importante de ahorro pero también demanda préstamos de los bancos. Cuando los clientes son más grandes, yademandan asesoría independiente de inversión o 'family office'. Incluso demandan en algunos casos representación a nombre del cliente", asevera.

De cara a atender al segmento afluente, el BBVA relanzó en la primera mitad del año su banca Prime con atención personalizada en oficinasybeneficios a clientes. Patricia Dibós, Head de Asset Management y Global Wealth de BBVA en Perú, explica que hoy este cliente busca principalmente asesoría inicial de inversiones. "Muchos son clientes que por primera vez empiezan a invertir. Entonces los introducimos de manera gradual con carteras iniciales, porque en el pasado sucedió que un cliente que empieza a meterse a productos de mayor riesgo se lleva sorpresasantelavolatilidaddelmercado", explica. En línea con ello, el cliente afluente también demanda crédito a mejores tasas, transaccionalidad y productos de seguro. BB-VA también atiende al segmento de mayor patrimonio, buscando sinergias con su banca corporativa.

Por su parte, Credicorp Capital anunció el uso de una solución basadaenIAquesenutredelosinformes y reportes producidos por sus propios equipos y que permite perfeccionar la asesoría de inversión a sus clientes de alto patrimonio. Antonio Risso, Managing Director de Wealth Management de Credicorp Capital, explica que el cliente que el los atienden registra patrimonio que supera el millón de dólares-por encima del afluente-y que, en términos de conocimiento, es más sofisticado. "Requiere más atención y más servicios para atenderlo. En Credicorp Capital tenemos equipos dedicados abrindaruna asesoría másholística.

### Wealth Management fintech Suitability Democratización Incorporación Finanzas de la IA abiertas de alternativos Mayor foco en el Fee Based o Mayor personalización cobro por asesoría corto plazo Modelos de Consolidación Transferencia riqueza generacional atención híbridos de la industria Vehículos Tokenización autogestionados de activos Criptomonedas Preocupación por protección de ahorros como activos Globalización Mayor resquardo en ciberseguridad de los ahorros Redes sociales para información y educación MERCADO OBJETIVO EN LA REGIÓN México -USS 260.000 millones Colombia US\$ 30,000 millones

Principales tendencias para el negocio de wealth management

Lo que va a pasar

Criterios ESG en

Mercado objetivo

considera clientes con

activos financieros entre

US\$ 100.000

y US\$ 20 millones

Lo que está pasando

Gestión de

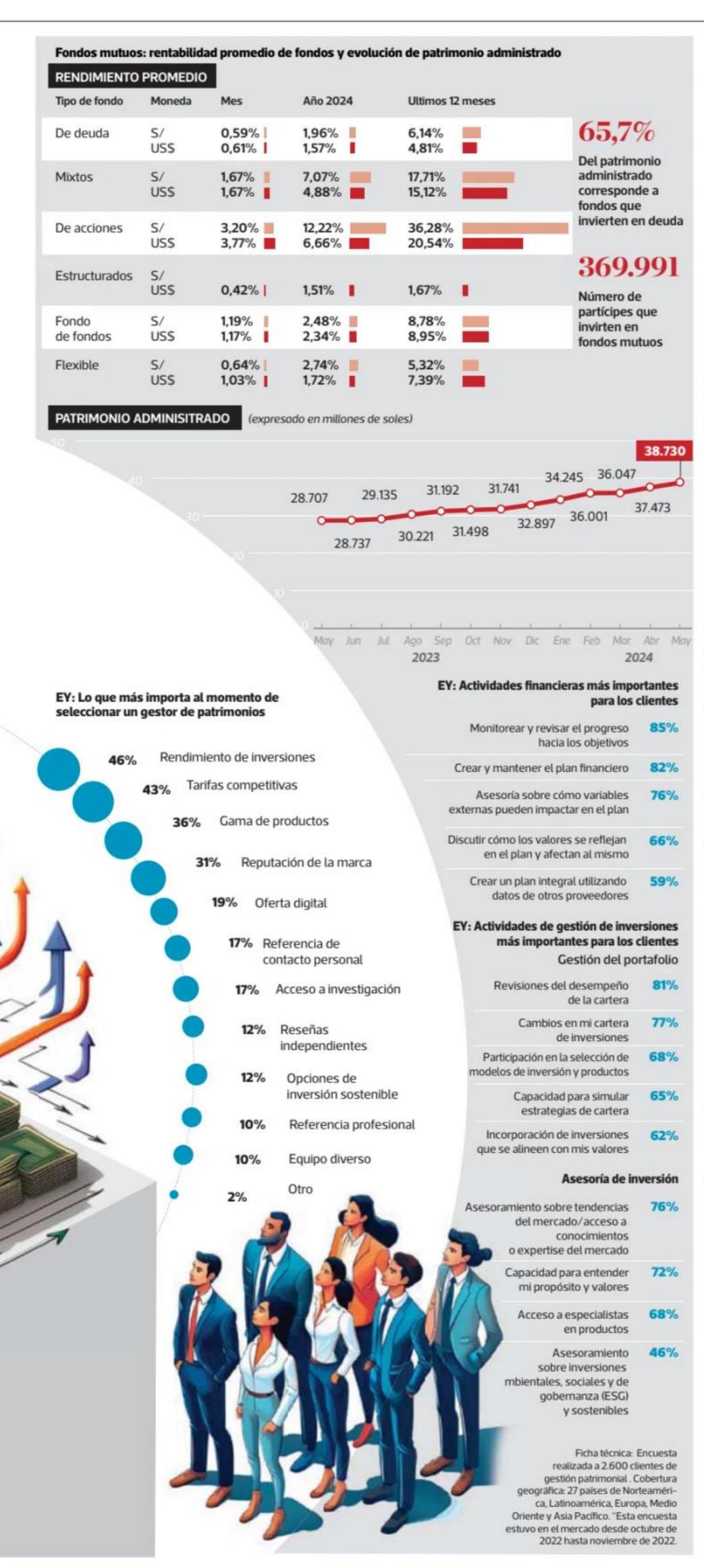

### de dólares es lo que estima Sura Investments haber repatriado de capitales que salieron del Perú en los últimos años

La demanda por asesoría para la repatriación de ese capital ha aumentado, asevera Jose Luis Cordano, su country manager.

Eso implica que las conversaciones con los clientes ya no son centradas en un portafolio, sino que también incluye propiedades y el negocio familiar. Incluso las conversaciones están centradas en el tema de sucesión. Hoy ya el cliente está incorporando a la segunda generación en la toma de decisiones patrimoniales", asevera.

### **NUEVAS TENDENCIAS**

Es precisamente la transferencia de riqueza generacional la que hoy concita la atención de la industria: personas con alto patrimonio, que en su mayoría bordean los 60 años, están demandando servicios de asesoría para trasladar su patrimonio a la siguiente generación, predominantemente 'millennial'. Renzo Vercelli, Executive Director Wealth Management & Country Manager en Chile de SURA Investments, explica que a nivel de su operación regional (5 países), el 43% del patrimonio administrado en el negocio de'wealthmanagement'estáen personas sobre 65 años y el 32% entre 55 y 65 años.

"Se habla de que hay mucho dinero que en los próximos años va a empezar a pasar de manos. Nos hemos ido preparando con la asesoría multigeneracional. Esasíque hemos ido incorporando el tema sucesorio, para que los clientes sepan qué es lo que pasa con el dinero cuando pasa de una mano a otra", dijo. Con esta propuesta, Sura busca crecer en el país donde existe un mercado objetivo de US\$16.000 millones, considerando al segmento de clientes que atienen (de entre US\$ 100.000 yUS\$20 millones).

Entre otras tendencias, el resguardo en ciberseguridad, la personalización y el 'suitability' (la idoneidad de la asesoría financiera) son hoy cambios que está pasando en la industria. Mientras que en el largo plazo, lo que ya está funcionando en Europa y podría llegar a la región es el'FeeBased': un cobro fijo por parte del gestor que corresponde a un porcentaje de los activos administrados.

Además, Jose Luis Cordano, country manager Perú de Sura Investments, recalca que la asesoría tributaria también es demandada por aquellos clientes que quieren repatriar capitales. Esto luego de que, en los últimos años y ante la mayor percepción de riesgo, hubo capitales que migraron de la región. "Algunos clientes salieron del país buscando dónde invertir su dinero. Hoy están buscando repatriar, pero también quieren saber cómo declarar esas fuentes de renta extranjera. Eso abre un nivel de conversación más profundo con nuestros clientes que queremos aprovechar. No podemos ser ajenos a la eficiencia tributaria detrás de un portafolio de inversión", comenta. Sura estima que, entre Chile, Perú y Colombia, la salida de capitales a plataformas 'offshore' entre el 2020 y el 2023 superó los US\$70.000 millones. AniveldeSura, seestimaqueun 20% del patrimonio que salió de la región ha regresado. Según Cordano, solo parala operación de Perú, se han repatriadoalrededordeUS\$50millones.

El periodo electoral que se vivirá en Perú no implicaría una masiva salida de capitales, en opinión de los voceros consultados para este informe. Pero sí podría verse cierto flujomigrandoalexterior. Risso, por ejemplo, explica que tras lo sucedido en el 2020, lo que en su mayoría ha quedado en el Perú es nueva riqueza. "Elclienteya había sacado dinero y sus nuevos excedentes en el Perú están en posiciones muy líquidas y con exposición de activos internacionales. Si la percepción de riesgo incrementa, sí se vería una salida perono es masiva", refiere el ejecutivo de Credicorp Capital.

Para Dibós, si bien es posible esta salida de flujos, también existe un contexto económico de recuperación favorable que da confianza al inversor. "Los años anteriores fueron difíciles, pero el contexto actual esotro. En banca privada vemos que cada 5 años tenemos inestabilidad electoral, perosiempresalimosbien. Sibien habrá incertidumbre, esbien difícilqueserepitaloquevimosenel 2021", señalala ejecutiva del BBVA.

### **COMPETENCIAY** CONSOLIDACIÓN

La aparición de plataformas tecnológicas y fintechs son también un nuevofactoraconsiderardentrodel negocio. En palabras de Vercelli, su aparición ha hecho que suba el nivel decompetenciayempieceasentirse en las comisiones por asesoría. Ello sumado a otros factores como inflación salarial-cuesta más tener a un asesorpreparado-, exigencias de regulación entre otros. "Este negocio, bajo cierta cantidad de millones de dólares, es muy difícil hacerlo rentable. Es por eso que para instituciones de rango mediano de gestión de patrimonio es posible que la consolidación les agreguevalor", asevera.

En línea con ello, Sura sigue de cerca el desarrollo de las fintech y plataformas de inversión. Si bien se trata de un cliente que no atienden -por estar por debajo de los US\$100.000-, seconsideraqueson los clientes de alto patrimonio del futuro. "Ese cliente que se forma en plataformas digitales puede que en el futuro vea valor en la asesoría más integral. Hoynoes un segmento que nos interese estar, pero lo miramos porque ahí están nuestros potenciales clientes en 20 años", remarca Vercelli.

Y es que, se trata de una industria que genera especial interés de las instituciones financieras dado que, a diferencia de los negocios de pasivos, este no implica un elevado consumode capitaly el riesgo-alser un cliente bastante resiliente-está controlado.



# **Natalya Makarochkina**

# "Sudamérica representa un 5% del total de centros de datos en el mundo"

En nuestra región, la capacidad de los centros de datos se duplicará en los próximos 3 a 5 años, asegura la ejecutiva.



MARÍAROSA Editora de Economía

sí como un restaurante de comida rápida puede utilizar un centro de datos del tamaño de un frigobar para procesar las órdenes y pagos de sus comensales, las '7 Magníficas' pueden demandar centros de datos del tamaño de un contenedor de 13 metros, valorizado en más de US\$1 millón. Durante "The Future of AI Ready Data Centers", evento realizado en Barcelona, conversamos con Makarochkina sobre los retos de esta industria.

### ¿A qué velocidad la IA se está apoderando del desarrollo de los centros de datos?

Después de la Covid-19, la Inteligencia Artificial (IA) es utilizada principalmente en los procesos de digitalización en diferentes industrias. Del 2012 al 2022 solo se crearon 25 grandes modelos lingüísticos, mientras que en los 2 últimos años se crearon 100 [...] De acuerdo con PwC, el impacto de la IA agregará US\$16 mil millones a la economía mundial en los próximos 5 años, un aumento potencial del 14%.

## ¿Qué son los modelos lingüísticos y cuáles son las diferencias entre los modelos grandes, medianos y cortos?

Los grandes modelos de lenguaje ayudan a crear y manejan una gran cantidad de datos. El ChatGPT, por ejemplo, requiere de diferentes fuentes. Analiza información y luego crea. Eso es un modelo lingüistico grande. También lo es la IA generativa, que no se limita a hacer cosas repetidas o a aprender de las cosas que ya ha hecho, sino que crea nuevos contenidos [...] Por otro lado, las multas que recibimos cuando conducimos usan una cámara que toma fotos y que analiza que los números (de una placa) coincidan con la base de datos. Eso es un modelo lingüístico pequeño, no se requieren muchos datos.

# ¿Cómo se está desarrollando la industria de los centros de datos en América Latina?

Sudamérica representa un 5% del total de centros de datos en el mundo, que es poco, pero la demanda está ahí. Hay muchos centros de datos prefabrica-

dos en Sudamérica. De hecho, nuestra fábrica está en Brasil porque hay una demanda muy alta [...] Perú es muy famoso. Trabajamos mucho con minas en el Perú.

# ¿Mineras que operan actualmente?

(Asiente) Las minas son muy sofisticadas en Perú. Vigilan la salud de la gente-incluso su estado mental-, la calidad del aire, entre otras cosas. Todo esto lo hacen desde sus centros de datos, que están impulsados por la IA, porque tienen que analizar y predecir el riesgo potencial que puede correr una persona. Trabajamos muy estrechamente con las minas.

# Y en Sudamérica, además de la minería, ¿alguna otra industria se destaca?

Trabajamos con industrias totalmente distintas en Sudamérica. La sanidad es una de ellas. El mundo entero está cambiando mucho. Por ejemplo, los centros de datos más sofisticados pueden encontrarse en universidades. América del Sur crecerá muy rápido. La capacidad de los centros de datos se duplicará en los próximos 3 a 5 años.



"La capacidad de los centros de datos se duplicaráen los proximos 2a5años (en América del Sur)"

## ¿Ve este desarrollo empresarial como un B2C o como un B2B?

Nuestro cliente es quien utiliza el centro de datos. En Sudamérica, muy a menudo nos asociamos con una compañía en un país específico. Por ejemplo, en Chile colaboramos con una empresa local en la construcción de un centro de datos prefabricado con una solución antisísmica ubicado en las montañas. Increíble.

# El diseño de un centro de datos es 100% personalizado, enton-

Sí. Por lo general es personalizado, y puede ser escalable. América del Sur es una de las mejores regiones respecto a la discusión energética, porque cuando se mira el conjunto de países o continentes donde se utiliza más energía verde, Sudamérica es la región más grande.

# Tiyapuy aumenta producción de snacks e ingresa a papas prefritas

Consumo. La marca espera que el próximo año el 30% de sus ventas venga del mercado internacional. En abrilse mudaron a una nueva planta.

La marca de snacks saludables Tiyapuy, nacida en Ayacucho en el 2020, tiene planes ambiciosos para esteaño. En abril la empresa se mudó a una planta más grande, que le permitetener, en una primera fase, una capacidad productiva de 2,5 vecesmásversus suplanta anterior.

Así, con un crecimiento a doble dígito en estos años, la marca empezará a potenciar su plan de internacionalización y avanza en sus innovaciones para el segundo semestre. Rafael De Córdova, CEO de Tiyapuy Foods, comenta que ello, sumado al reconocimiento que van ganando entre los consumidores, les permitirá crecer a doble dígito este 2024, una cifra por encima del mercado. Entre sus productos se encuentran las papas nativas con sal de maras, los chifles, los chips de quinua, las papas con sabor a jalapeño, entre otros.

En sus primeros pasos, llegaron a Guatemala, Colombia, México y EE.U.U. Siguen España y el Reino Unido en el corto plazo. "El

gran salto va a ser en el 2025, año en el que esperamos que del total de nuestras ventas, el mercado internacional represente el 30%", proyecta.

En el mercado peruano, la marca hoy está muy posicionada en el canal moderno, en supermercados. Pero más allá de los snacks, Tiyapuy está lanzando un nuevo producto: papas nativas prefritas congeladas, tanto para supermercados como para las cadenas de pollerías y el canal horeca. El ejecutivo nos cuenta que ya están trabajando con una conocida cadena de pollerías. Para el próximo año podríaninternacionalizartambién este producto.



Rafael De Córdova, CEO de Tiyapuy, indica que usan 4 variedades de papa.

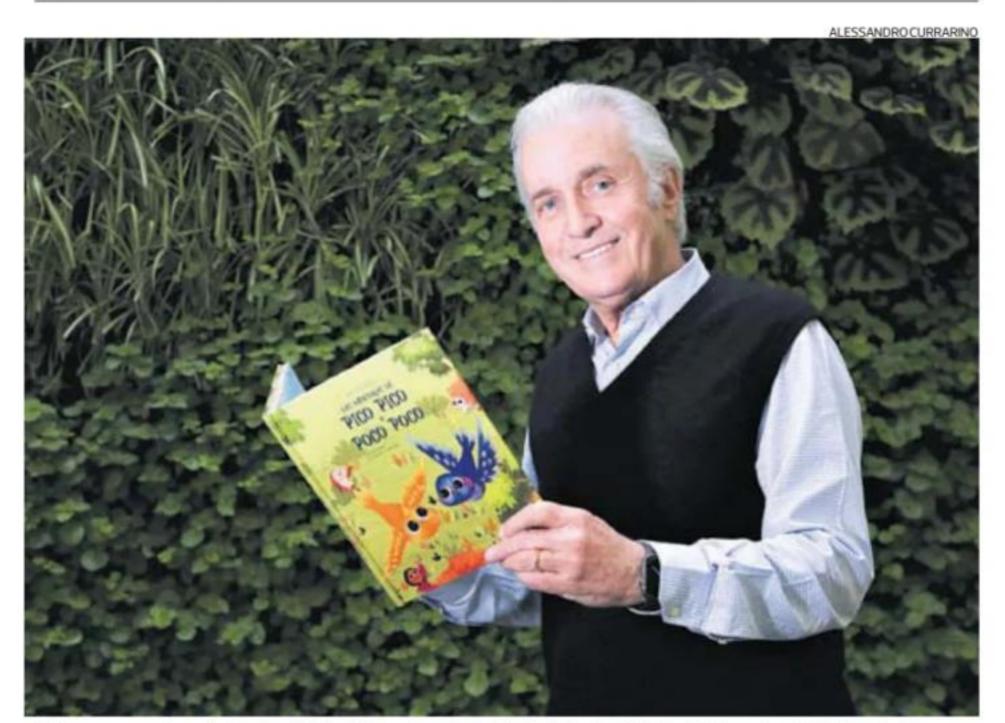

El libro se presenta este domingo 28 de julio en el auditorio Martín Adán de la 28° Feria Internacional del Libro de Lima.

# Un relato sobre empatía y conciencia ambiental

**Lanzamiento.** Ben Schneider apunta al desarrollo de habilidades blandas con una historia para niños que aborda temas como la solidaridad.

ISRAELLOZANOG.

Las aventuras de Pico Pico y Poco Poco" es el título del tercer libro de Ben Schneider, experto en gestión empresarial y 'oursourcing', que se presentará este domingo en la 28° Feria Internacional del Libro de Lima.

El autor, también columnista de este Suplemento, describe este libro dedicado a los niños como una experiencia 'con un alto componente personal y también profesional'.

Schneider desarrolla las aventuras de dos aves hermanas en el bosque que a lo largo de tres historias se cuestionan sobre su entorno y enfrentan peripecias de la naturaleza. La empatía y la conciencia ambiental son un común denominador entre los relatos ilustrados.

Elautor asevera que el librobusca rescatar el espacio de diálogo entre padres e hijos –hoy muchas veces perdido ante la era de la conectividad– así como despertar la curiosidad de los menores en casa frente a los problemas medioambientales actuales.

"De algunamanera, a través del cuento, se llama a la reflexión y se invita a los niños a preguntar: ¿qué ha pasado en los océanos como para que un tiburón se acerque a la orilla? o, ¿qué ha sucedido como para que haya una avalancha en un bosque?", comenta haciendo referencia a las historias que se relatan

en el libro.

Asimismo, Schneider busca aportar a la formación de habilidades blandas desde la temprana edad. Algo que, según considera, es un tema ausente en las escuelas y que hoy, ante tal realidad, se enseña a nivel de posgrado.

"La educación tradicional siempre ha estado basada en habilidades duras, pero hoy son cada vez más importantes las habilidades blandas. No estamos cuestionando valores. Una persona puede ser correcta y honesta, pero puede ser tímida. En un mundo donde la disrupción es acelerada, si uno no tiene habilidades blandas, se queda en 'offside", finaliza.

# Hyundai estima facturar US\$270 mlls. en ventas

Mercado. La marca surcoreana espera cerrar en 15.300 unidades vendidas tras la contracción del primer semestre.

Pese a la caída de ventas en el primer semestre, que afectó tambiénatodo el mercado vehicular, Hyundaitiene la expectativa de registrar mensualmente un crecimiento del 10% en esta segunda mitad del año, señala Claudio Ortiz, gerente de Negocios de Hyundai en Automotores Gildemeister.

Ortizconsideraque hansido laúnicamarca de las principales que creció en 'market share' en la primera mitad del año, agregando que disminuyeron un 9% en ventas frente al 13% de caída que presento el mercado.

"Vemos un mercado retail más dinámico. El mercado debería recuperarse a partir de julio. En lo que va del mes, vemos un incremento en ventas del 10% respecto al mes pasado", comenta el ejecutivo.

Con ello, Ortiz estima que el mercado vehicular cerraría en 150.000 unidades vendidas y Hyundai terminaría el año en alrededor de 15.300, una cifra menor a las 16.500 unidades que se tenían previstas para el año, debido a esta contracción de la demanda durante el primer semestre.

Es así que proyecta que la marca surcoreana facturaría unos US\$270 millones solo de ventas este 2024.

### SU

Hyundai registró en el primer semestre un aumento de 10,2% en la categoría de SUV y todoterreno frente al mismo periodo de 2023, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú.

Ortiz considera que este incremento se debe a la demanda que tienen sus modelos Creta y Tucson, con ventas en el primer semestre de 1.128 y 929 unidades, respectivamente.

Esasíque elejecutivo proyecta que estos modelos cerrarían elaño con rangos de entre 2.200 y 2.400 unidades vendidas, y entre 1.800 y 1.900, respectivamente.

A ello se suma que en la primera parte del año realizaron el lanzamiento de su nueva versión del Hyundai Santa Fey vehículo multipropósito Stargazer.



 $Hyundai\,tiene\,un'market\,share'\,de\,9,7\%\,en\,el\,mercado\,nacional\,a\,junio.$ 

# Aerolínea KLM lanza nueva clase Premium Confort en el Perú

**Vuelo.** KLM destaca la recuperación del turismo receptivo. En el 2023 trasladó 230 mil pasajeros y apunta a una cifra similar este año.

La aerolínea KLM, que opera en el país conseis frecuencias directas entre Limay Ámsterdam, destaca que el turismo receptivo se está recuperando en el Perú y que, poco a poco, están regresando a las cifras del 2019. Una recuperación que, en el caso de KLM, ha sido más fuerte y que se observa desde el año pasado cuando la aerolínea tuvo un crecimiento de casi el 40% en ventas frente a las cifras prepandemia. Claudia Ruaro, gerenta Comercial de Air France y KLMPerú, comenta que esto se debe a que los viajes corporativos se han reactivado, asítambién, el intercam-

bio comercial con China y los viajes de estudiantes hacia Europa. "Es increíble cómo la gente está viajando, nuestros vuelos tienen una ocupación que supera el 95%", comenta.

Para la ejecutiva, no hay una temporada baja desde el año pasado. No obstante, resalta que julio es un mes importante para la demanda de vuelos por las vacaciones en las escuelas, y que julio y agosto son meses activos tanto para viajes de peruanos hacia Europa como de europeos hacia el Perú. El año pasado KLM transportó a 230 mil pasajeros y espera transportar este año una cantidad muy similar.

"El segmento vacacional está viajando muchísimo y vacambiando de destinos. Está creciendo, sobre todo, en los últimos meses",

De otro lado, la aerolínea que forma parte del grupo Air France-KLM, y que este mes cumple 70 años en el Perú, ha lanzado su nueva clase Premium Confort, una cabina intermedia entre Business y Económica. Hoy, dos de sus aviones cuentan con esta cabina, pero para fin de año estará en toda la flota.



Actualmente, el 55% de los vuelos de KLM se compran por su canal online.



# MITOS Y PARADIGMAS DE LA SOSTENIBILIDAD

# Aún existen algunas creencias que llevan a la inacción organizacional y de los cuales debemos hablar.

 Aunque le hemos dado una mayor relevancia a la sostenibilidad en el sector empresarial, aún mantenemos mitos que llevan a la inacción organizacional y de los cuales debemos hablar:  El valor en riesgo no es tan alto. Expertos estiman que la pandemia de COVID 19, sumada a otros detonantes, afectó el PIB global en cerca de 3,4 % en 2020. Asimismo, de acuerdo con el Swiss Re Institute, la economía mundial perderá hasta un 18% de su PBI en 2050 por el cambio climático si no se toman medidas de mitigación. Si bien somos algo conscientes de lo que está en juego, nos falta acción para entender cómo los riesgos climáticos afectan a nuestra organización y definir mecanismos para protegernos.

2. La sostenibilidad no estan importante para los tomadores de decisiones. Actualmente evidenciamos un cambio en las preferencias de los inversionistas que direccionan capital a organizaciones con mejor gestión de riesgos sociales y ambientales. Frente a un creciente interés de diferentes actores, esperaríamos tener más y mejor información para su toma de decisiones. Sin embargo, tenemos retos en la cantidad, calidad, claridad y oportunidad de la misma.

3. Es responsabilidad del Chief Sustainability Officer (CSO). PwC indica que en 2021 se contrataron más CSO en el mundo que en los cinco años anteriores combinados, lo que pone de manifiesto la necesidad de asignar a un responsable en las empresas. Sin embargo, la sostenibilidad de un negocio no es responsabilidad del CSO. Tanto la Junta Directiva, como la Dirección y las diferentes unidades de negocio tienen un rol muy importante.

4. Estamos preparados para gestionar la sostenibilidad. La Encuesta Anual de Directores Corporativos de PwC, publicada en 2023, señala que sólo un 51% de miembros de Junta Directiva indica estar preparado para supervisar las revelaciones obligatorias de sostenibilidad, y que un 34% reconoce no entender, o no muy bien, el control interno y procesos que las soportan.

En el marco de los 100 años de PwC Perú participé en el evento Sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo donde destaqué que la Junta Directiva debe supervisar la gestión de los riesgos en sostenibilidad y que la Dirección debe tener una adecuada gestión de estos, porque hace parte de su deber fiduciario. Además, la Junta Directiva y la Dirección deben garantizar una adecuada segregación de funciones, así como información relevante en sostenibilidad para tomar decisiones que beneficien al negocio.

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

# BCG busca tener cero emisiones al 2030

**Cifras.** Boston Consultig Group cumple 60 años de fundación, presenta su reporte sostenible y sus metas ambientales a futuro.



Ana Morales asegura que BCG global crece a dos dígitos anualemente y las oficinas de Lima también han incrementado su número de clientes.

MELISSACOSMÓPOLIS

nualmente Boston Consulting Group (BCG), empresade consultoría a nivel mundial, realiza un reporte con los resultados en sostenibilidad alcanzados por ellos y sus clientes. Este año, comenta Ana Morales, managing director y partner de BCG, es un informe especial porque como empresa cumplen 60 años y los resultados muestran su compromiso con el planeta y el medio ambiente.

Morales asegura que con este reporte, BCG busca resolver retos urgentes y destacar las acciones que están adoptando para convertirse en una empresa sostenible. Por ello, se han propuesto dos grandes metas: ser carbono neutrales para el 2030 a nivel global y reducir jun-

# nero de clientes.

Planilla global

**BCG** en datos

Mirada

BCG tiene 32.000 empleados a nivel global, con un aumento interanual en contrataciones de 6%.

Proyectos sostenibles

Los ingresos de BCG por proyectos sostenibles representan el 12% de sus ganancias totales a nivel mundial. to a 1.000 de sus clientes un giga tonelada de CO<sub>2</sub> al 2030. Esta cifra equivale a las emisiones anuales combinadas de Alemania y Reino Unido.

Además, BCG cuenta con un comité de sostenibilidad estratégica que monitorea todas sus iniciativas globales relacionadas con el medio ambiente como la implementación de la tecnología en sus estrategias de trabajo, con las que BCG ha podido reducir el 60% de emisiones producidas en el 2023.

# OTROS RESULTADOS

En el 2023 la consultora registró que se invirtieron US\$340 millones en impulsar proyectos de impacto social, 37% más que en 2023. Esto como resultado de más de mil casos entregados a más de 500 clientes.

Respecto a la protección del planeta, BCG obtuvo que más de 700 clientes que apoyan este tipo de iniciativas y más de 1.500 proyectos entregados en el 2023, un 56% más que en el 2022. Esto significó una inversión de US\$240 millones para proteger el planeta.

Finalmente, en temas de diversidad y equidad, BCG mostró que la representación de mujeres es de 47% en planilla global y 39% en comités ejecutivos. Según Morales, este año buscan aumentar 1% de mujeres en la planilla, aunque el mayor reto lo tienen en la retención del talento femenino a pesar de que ya cuentan con programas de flexibilidad horaria.





# Bodytech anuncia el cierre de operaciones en Perú

La cadena de gimnasios de origen colombiano informó el fin de sus operaciones en el país a partir del 1 de agosto. Mediante comunicado informó que sus clientes podrán continuar con sus entrenamientos en las sedes de Smart Fit Perú, gracias a una alianza entre ambas empresas.



Ganancias netas de Tesla cayeron 45% en el segundo trimestre La empresa de automovilismo reportó el martes ganancias por US\$1.478 millones en el segundo trimestre del 2024. En el mismo periodo de 2023, obtuvo US\$2.700 millones.



Toyota construiría planta de baterías para vehículos eléctricos De acuerdo con el medio japonés Nikkei, la planta planeada por Toyota se ubicará en la prefectura de Fukuoka. Además, proveerá de baterías a otra fábrica de produc-

ción vehicular de Lexus.



NBA firma acuerdos de transmisión con Disney, NBC y Amazon Prime
De acuerdo con EFE, se estima que los contratos de transmisión de los
partidos son por US\$76.000 millones. El periodo será por 11 años y regirá
a partir de la temporada 2025-2026. Además, la NBA rechazó la oferta
de Warner Bros para los derechos televisivos de la liga deportiva.

Un 28 de julio de 1971 la fábrica peruana Eternit publicaba en las páginas de El Comercio su saludo por Fiestas Patrias con las imágenes del Mariscal Don José La Mar y el Mariscal Don José de Sucre. Así, saludaban al Perú por sus 150 años de independencia.

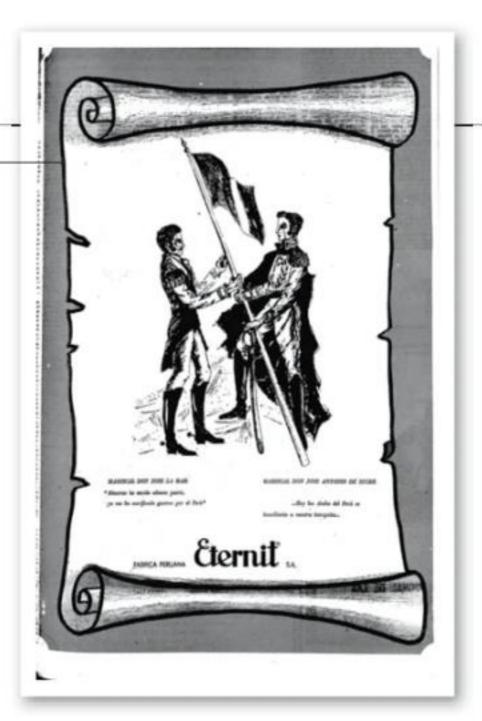

Cada amanecer comienza una nueva vida, aprovechémosla cada instante y construyamos un mañana mejor. San fernando: la buena familia

AVISO

Este aviso de San Fernando se publicó cuando el Perú cumplía 164 años de ser independiente. En 1985, cuando este aviso se difundió en El Comercio. la compañía tenía ya 37 años en el mercado peruano.

En 1989, Interbanc publicaba su saludo por Fiestas Patrias en las páginas del Decano. No fue sino hasta 1996 cuando el banco decide cambiar de nombre a Interbank y, con ello, hacer sentir a sus clientes que accedían a un banco sólido y confiable.

# **RINCÓN VINTAGE**

# Felices Fiestas Patrias, Perú

Marcas que dejan huella. Diferentes empresas han saludado al país en el aniversario de su independencia a través de las páginas de **El Comercio**. Los mensajes buscaban contar historias y hacían un llamado a la unión y al trabajo conjunto.



El Banco de Crédito del Perú saludaba al país por su aniversario patrio con este anuncio publicado en las páginas de El Comercio en 1983. El BCP lleva acompañando al país por 135 años.

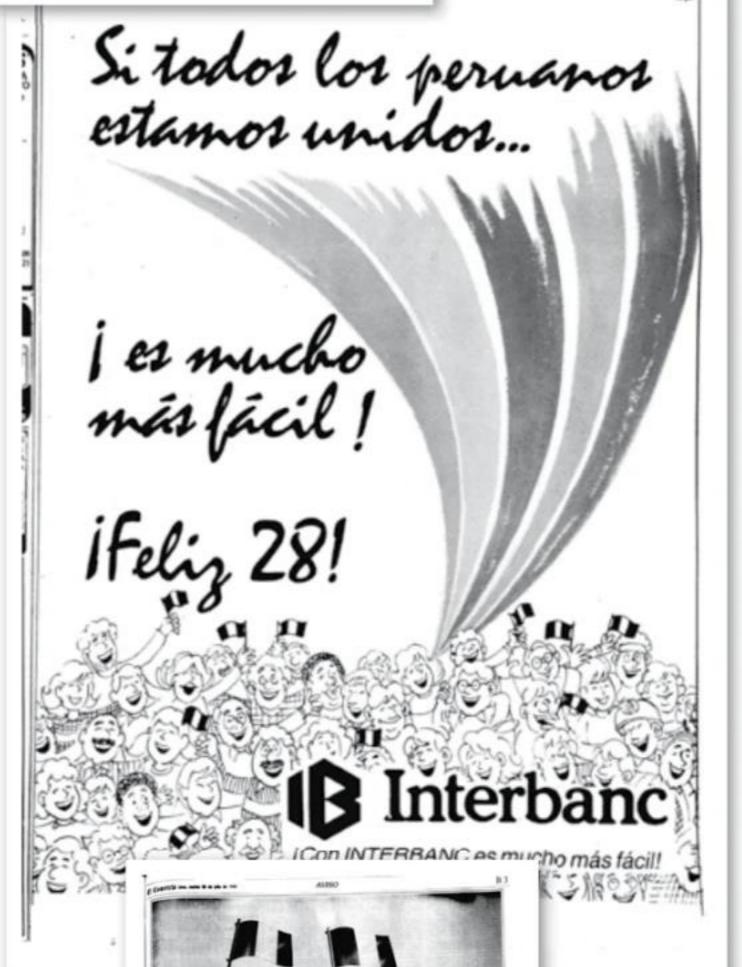

Ellos creen.

Aster.

Oster, que hoy cuenta con 95 años en el mercado, saludaba en 1987 al Perúcon un mensaje que, lejos de mostrar sus productos, resaltaba a los niños como el futuro de nuestro país.

# PING PONG CON...

# **Christopher Ariyan**

Country manager para el Cluster Andino de Pfizer

# "No puedes ganar si no juegas', es una frase que uso en mi vida diaria"

El ejecutivo confiesa su pasión por el triatlón y por el arte de estudio. Su mayor orgullo son sus hijos y destaca que la mayor virtud de los peruanos es la generosidad.

# ¿Aquéhoraselevantayquées lo primero que hace?

Me gusta levantarme con el amanecery tomar una ducha fría para darle un choque al sistema. Empezar el día con algo difícil y todo lo demás parece más fácil.

# ¿Qué libro está leyendo?

Me gusta escuchar el podcast Dr. Huberman Lab, sobre la neurociencia.



# ¿Qué no puede faltar en su vida?

Sentido del humor (no tomen las cosas demasiado en serio).



¿Cuál es la última película que ha visto? Dune: Parte 2.



# ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Waze y Google Translate para ayudar a mi español.



# ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

HBO-Curb Your Enthusiasm.



# ¿El auto de sus sueños?

1965 Corvette Stingray.



# ¿Destino favorito en vacaciones?

Disfruto aprovechando las 4 estaciones en EE.UU.: el invierno en Colorado, el otoño en Vermont, la primavera en Nueva York y cualquier fecha en California.



# ¿Qué deporte practica?

Triatlón (nadar, andar en bicicleta, correr), tenis, surfy esquí.



# ¿Cocktailotragofavorito?

Guinness Draught Irish Stout.



# ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarseytrabajaralavez?

Cualquier lugar con vista agradable.



Descríbase en 3 palabras Auténtico, ágil y aventurero.



¿Tiene algún talento oculto?



No puedo cantar, ni bailar, pero hice una especialización en arte de estudio en la universidad y disfruté pintando con colores brillantes acrílicos.

# Una frase que lo defina

Me gusta decir "el dolor es la debilidad saliendo de tu cuerpo", ya sea dolor por estrés o dolor físico, tú eliges tu actitud.



# ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Nike y SpaceX.



# ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para charlar sobre salud global.



# ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Una vez tuve un jefe que en el primer día de trabajo me preguntó "¿qué quieres hacer a continuación?", lo cual me mostró que le importaba mi desarrollo.



# ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Un entrenador que me dijo "no puedes ganar si no juegas", y ahora uso eso en mi vida diaria.



¿Una decisión empresarial

# que cambiaría?

Habría adoptado una mentalidad de experimentación mucho antes.



# ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Cuéntame sobre el momento más valiente en el que pusiste tu reputación y tu trabajo en juego por desafiar a la dirección por una estrategia en la que creías firmemente.



# ¿Cuáles su mayor orgullo?

A medida que mis hijos crecen y se convierten en adultos jóvenes, me enorgullece que tengan una compasión genuina por los demás.



# ¿Cuáles el grantema del que no se habla en los medios?

Hay tantos actos de bondad todos los días, los medios están perdiendo una oportunidad de contar estas historias.

# ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Generosidad, los peruanos siempre son muy acogedores e interesados en pasartiempo con otros, conocerte y compartir experiencias.



# ¿Y su principal defecto?

Sin duda, tengo muchos defectos. Aquel en el que más he trabajado es en ser paciente y "escuchar hasta el final".\*

# MUNDO MARKETING XIMENA VEGA AMAT Y LEÓN CEO de Claridad Coaching Estratégico

# **EL CAMINO** ESASÍ

. Miro hacia atrás y no puedo creer que hace diez años decidí empezar una empresa por mi cuenta. Había estado cómodamente sentada en el mundo corporativo, en una famosa empresa global, cuando decidí dejar todo atrás y empezar de nuevo. Hoy, no solamente creo que es la mejor decisión profesional de mivida, sino también aplaudo la de muchos de miscolegas de mi generación. Veo con gran emoción que son las empresas independientes las que escriben los titulares más importantes, las marcas másnotablesyloscasos máscreativos recibenlospremiosmásaclamadosde la industria. Bravo. Aplausos de pie.

No es nada fácil hacer empresa en este país, en este mundo. Luchar cada díacontralainformalidad, demostrar talento en cada trabajo, superar tus propias expectativas y las del resto en cada proyecto. Somos una generación que vuelve a aprender cada día, que hace estrategias a largo plazoy también sobre la marcha. Somos una generación que aprende de las generaciones pasadas y se deslumbra con las nuevas. Debemos ser capa-

"Debemos ser capaces deser siempre humildes, pero no perder nunca la fe en nosotros mismos".

ces de ser siempre humildes, perono perder nunca la fe en nosotros mismos. Crecer en un país inestable pero ser habitantes de un mundo sin fronteras. Avanzar anclados con la fe puesta en la humanidad, pero con el acelerador en la tecnología.

Nunca, jamás en lahistoria, hemos vivido nada parecido a lo que enfrentamos hoy desde el lado político, social, cultural, económico, sanitario, empresarial. Yeso es justamente lo mágico del momento.

No poder comparar el presente con nada anterior hace que seamos protagonistas de un momento único en la historia. Celebrando nuestras Fiestas Patrias, celebra a mi querido Perú, formado por sus maravillosas incongruencias, por cada peruano que sueña, que se levanta para empujar con emoción, para construir cada día algo en lo que realmente cree. Este Perú que no sería nada si no existiera toda la gente buena que le hace contrapeso a la corrupción, a la falta de valores y la mala vibra con una simple sonrisa y mucha garra. Estoy más que convencida de que somos los peruanos con empuje los que sacamos adelante este país. Son las crisis y los momentos difíciles, que hemos tenido de más en la vida, lo que despierta en nosotros la creatividad, la empatía, la solidaridad y el orgullo que se necesita para hacer Patria. ¡Felices y creativas Fiestas Patrias!

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siemprelas respeta.